# ENDEPENDIENTE

\$8.00

Director General: Carlos Ramírez

elindependiente.mx

Viernes 14 de Junio de 2024

contacto@elindependiente.mx

Número 581

# CON AMENAZAS, EU SE METE AL DEBATE DE LA REFORMA JUDICIAL

El Departamento de Estado mandó su mensaje a AMLO-Sheinbaum: son soberanos, pero la Casa Blanca no aceptará cambios en la estructura judicial; México debería darle prioridad a proteger jurídicamente la inversión extranjera; el T-MEC tiene prioridad

Por Redacción / El Independiente ► 7



Personal de la Secretaría de Salud esparce cal sobre miles de peces en descomposición, tras secarse parte de la laguna Anáhuac, Chihuahua, por la grave sequía en el centro y norte del país. (Foto: Captura de video en N+) ► 13



INDICADOR POLÍTICO La otra victoria de AMLO: la destrucción de la oposición

Por Carlos Ramírez ► 3



AGENDA CONFIDENCIAL

PAN, más de lo mismo

Por Luis Soto ► 5



OPINIÓN

El mito democrático

Por Javier Sicilia / Proceso ► 5

#### OPINIÓN

Plan C: Justicia y democracia

Por Pablo Cabañas Díaz ► 3

#### GEOPOLÍTICA

Represión en Cuba; hay al menos 1,100 presos políticos

▶ 20

#### SUPLEMENTO DIGITAL





Escanear el código QR para ingresar al

#### LA JOROBA

Pues resultó que Ángela y Nodal, sí tienen apasionados encuentros

Por Addis Tuñón ► 24

# OPOSICIÓN A LA *GREÑA*; XÓCHITL FUE USADA, OLVIDADA Y REGAÑADA







### SEXENIO DE AMLO: MUY BAJO CRECIMIENTO Y ELEVADA INFLACIÓN

Por Rafael Abascal/ Brújula del cambio ► 18

#### **ENCUESTADORAS EN EL BANQUILLO**

ALGORITMO, LA MÁS CERTERA; AZ2 Y COVARRUBIAS, CERCA
 MASSIVE CALLER, FALLÓ EN TODO / FUENTE: POLLS











**CASA BLANCA 2024** 

**BIDEN YA TIENE SU WATERGATE** 

Escriben: Alejandro Lelo de Larrea, Enrique Muñoz, José Luis Sánchez, Armando Reyes y Eduardo Brizio

# EMPELOTAD85

JUEGA COMO LOS GRANDES EN EMPELOTADOS.MX

REGÍSTRATE Y RECIBE TU <mark>BONO DE BIENVENIDA</mark>

WWW.EMPELOTADOS MX SEGOB (DGJS/P-02/2012).CON OFICIO NO DGJS/1832/2023 LOS JUEGOS CON APUESTAS ESTÁN PROHIBIDOS PARA MENORES DE EDAD JUEGA RESPONSABLEMENTE CON EL PRINCIPAL PROPÓSITO DE ENTRETENIMIENTO ESPARCIMIENTO. CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES



# Agenda política

# Foto del día



#### » Al punto:

Aunque muchos no guste, lo cierto es que el dirigente panista Marko Cortés tuvo razón en molestarse con la candidata derrotada Xóchitl Gálvez Ruiz por su llamada de felicitación a la candidata triunfadora Claudia Sheinbaum Pardo. Eso sí, Cortés no debe haber levantado la voz porque ni falta que hacía: la dimensión de la derrota hablaba del fracaso de un proyecto de candidatura que nunca cuajó, que careció de propuestas reales, que convenció a un sector de la clase media que al final no salió a votar. El otro dato es que el dirigente priista Alejandro Moreno *Alito* ni se preocupó por la candidata derrotada y parece ser que hasta la palabra le retiro. El fondo de estos incidentes personales revela que nunca hubo proyecto opositor coherente.



#### » Digo..., es pregunta:

¿Se habrán dado cuenta de que López Obrador ya demostró que ni las más agresivas campañas lo han doblado?



#### » Para su agenda:

Luego de haber interrumpido con un desplegado de redilas --como aquellas camionetas justamente de redilas en que acarreaban a campesinos para mítines del PRI--, los intelectuales opositores --diría López Obrador-- han callado como momias. Ni una explicación, ni una justificación, ni una palabra para sus lectores que creyeron en su voluntad participativa en procesos electorales. Nada de nada. Pequeños y evasivos artículos de Héctor Aguilar Camín, algún texto mareador de Enrique Krauze y sobre todo la ausencia del ambiente político-intelectual de Roger Bartra, la figura más sobresaliente de todo está lista de intelectuales, un excomunista pidiendo el voto a favor de la capitalista Gálvez Ruiz.



La volatilidad de los mercados es transitoria

Claudia Sheinbaum Pardo

FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS



Soldados del Ejército Mexicano recorren las calles de la comunidad de Tila, Chiapas, para proteger a los habitantes, así como sus bienes. En breve se iniciará un plan para que desplazados por la violencia regresen a sus hogares. (Foto: Cuartoscuro)

# Teoría de la Conspiración

ara conspirar y explotar el desarrollo económico y social de los países, la estabilidad y funcionalidad del Estado, el gobierno y la administración pública son ejes fundamentales. Y aunque México ha dado pasos significativos en el marco regulatorio para la lucha contra la corrupción, la implementación efectiva de las normas enfrenta algunas áreas para mejorar, se destacó en el informe "Perspectivas de la OCDE de anticorrupción e integridad: Ficha país 2024-México".

En dicho informe, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer que México cumple con el 72% de los criterios normativos, 5% más del promedio de sus países miembros, que es de 67%, de acuerdo

con sus estándares sobre manejo de riesgos, que incluyen control y auditoría internos.

Lo anterior, como resultado de que nuestro país tiene "uno de los mejores marcos estratégicos anticorrupción y de integridad pública entre los países de la OCDE", afirma el organismo en su más reciente estudio, en referencia al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública (PNCCIMGP), elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en conjunto con otras instituciones gubernamentales.

En cuanto a las tasas de adopción y puesta en práctica de las recomendaciones de auditorías internas, el estudio refiere que México es el país de la OCDE que mejor desempeño tiene, debido a que el 100% de las recomendaciones emitidas en la administración pública en 2023 fueron adoptadas en el mismo periodo.

A su vez, la OCDE destacó que, en financiamiento político, si bien México tiene regulaciones establecidas, aún hay aspectos de la práctica que requieren atención.

El informe sugiere que, una estrategia nacional anticorrupción con marcos de integridad sólidos, es aquella capaz de mitigar los riesgos de corrupción en las empresas privadas y públicas, las empresas estatales y las asociaciones público-privadas, dado su carácter central en el conjunto de la sociedad.

Comparta su opinión en: buzon@elindependiente.mx

# EL INDEPENDIENTE

# Mtro. Manuel López Reyes Presidente del Consejo de Administración (manuel.lopez@elindependiente.mx)

Mtro. Carlos Ramírez Hernández Director General (carlosramirezh@elindependiente.mx)

Lic. José Luis Rojas Ramírez Director General Editorial (joseluis.rojas@elindependiente.mx)



#### MIEMBRO DE:



#### Alejandro Lelo de Larrea Coordinador de sección CDMX (polanco.alejandro@gmail.com)

Ana Karina Sánchez López Coordinadora de la Presidencia (anakarina.sanchez@elindependiente.mx) WhatsApp: 55-1058-6460

Editor responsable:
Carlos Javier Ramírez Hernández

Todos los artículos son responsabilidad de sus autores.
Reserva de derechos de uso exclusivo: 04-2022-011911175500-101
Certificado de Licitud y Contenido: 17476
Expediente:
CCPRI/3/TC/22/2138
PUBLICACIÓN EN EL PADRÓN DE MEDIOS IMPRESOS, fecha inicio: 14 Nov 2022
CERTIFICADO POR



www.elindependiente.mx contacto@elindependiente.mx buzon@elindependiente.mx redaccion@elindependiente.mx El Independiente: Diario publicado de lunes a viernes por Ediciones y Publicaciones Júpiter, S. A. de C. V. Domicilio: Av. Insurgentes 800, Piso 14 interior B, Colonia del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez, CP 03100. CDMX, República Mexicana.

Impreso por: Prado Editores, SA de CV. Domicilio: Calle Juan B. Garza, Número 404, Colonia Salvador Sánchez Colin, Toluca, Estado de México. CP 50150.

Distribución: Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México, A.C. Expendio Manuel Ramos. Domicilio: Calle Iturbide, número 25, colonia Centro. Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, CDMX.

#### **OPINIÓN**



# **PLAN C: JUSTICIA Y DEMOCRACIA**

Ahora, el mandato de las

urnas es reformar al Poder

Judicial, el objetivo es

simple: constituir una nueva

integración de la Suprema

Corte para hacerla eficiente,

austera y transparente

ción plebiscitaria donde la mayoría de quienes sufragaron, lo hicieron a favor de

Claudia Sheinbaum quien ganó la elección con 35 millones 923 mil 669 votos se logró hacer viable el llamado Plan C.

Recordemos que el pasado, cinco de febrero de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó su llamado a ejecutar el Plan C, que son 20 reformas constitucionales para profundizar el Estado de bienestar, combatir la corrupción y democratizar al país. Una de estas reformas es la del Poder Judicial para que jueces, ministros y magistrados puedan ser electos por el voto popular.

El Plan C surgió luego que se diera

uno de los mayores golpes a la democracia, el 8 de mayo de 2023, ese día los ministros de la Suprema Corte determinaron -por mayoría de nueve votos de sus 11 integrantes- la nulidad del primer decreto de reformas político-electorales

-conocido como Plan B- no hay que olvidar que esas leyes fueron aprobadas por el Congreso de la Unión por los partidos Morena, Verde y el PT en diciembre de 2022.

Al respecto, un análisis de la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama menciona que el Pleno de la Suprema Corte invalidó 74 reformas y leyes entre 2019 y 2023, en la mayoría de los casos sin atender el fondo y solo atendiendo cuestiones de forma, lo que, en los hechos, hizo de esos ministros un poder de poderes. Ahora, el

una elec- mandato de las urnas es reformar al Poder Judicial, el objetivo es simple: constituir una nueva integración de la Suprema Corte para hacerla eficiente, austera y transparente.

> Para lograr este mandato hay que implementar las reformas a la Carta Magna para que ministros, magistrados y jueces sean nombrados mediante un proceso electoral similar al que se lleva a cabo para presidente de la República y legisladores; sustitución del Consejo de la Judicatura Federal; y nuevas reglas procesales para que la justicia sea transparente y expedita.

> A partir de esta posibilidad, nadie en el Poder Judicial podrá ganar más que el primer mandatario, y los ministros, magistrados y jueces tampoco estarán sometidos a los intereses de los poderes fácticos, es decir, a las organizaciones que desafían a las autoridades legítimamente constituidas.

> > Una vez concluido el proceso electoral se dio a conocer que el pasado 20 mayo, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña fue acusada ante la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas por violar la

Ley Orgánica del Poder Judicial por organizar una cena el 12 diciembre de 2023 en la residencia de Las Lomas de Chapultepec del ministro Juan Luis González Alcántara con magistrados electorales y el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno.

No hay duda de que en esa cena la ministra Piña, utilizó su posición de poder, para interferir en la independencia del proceso electoral e influir en los resultados a favor de la candidata Xóchitl Gálvez.



**Foto: Cuartoscuro** 

## INDICADOR POLÍTICO



POR CARLOS RAMÍREZ

#### LA OTRA VICTORIA DE AMLO: LA DESTRUCCIÓN DE LA OPOSICIÓN

intención abierta de las principales figuras de la oposición de airear todas sus desavenencias sin **pudores** y con la candidata

presidencial por delante, la coalición antilopezobradorista está mostrando no sólo su derrota sino adelantando su desaparición del escenario político nacional.

La candidata Xóchitl Gálvez Ruiz hizo el miércoles un roadshow en las televisoras que la impulsaron y se dedicó a revelar el machismo del presidente panista Marko Cortés, la ineficacia del priista Alejandro Moreno Alito y el fardo del perredista Jesús Zambrano, mientras la realidad también aireó el colapso opositor: los panistas quieren tumbar a Cortés, la presidenta del PRI en la derrota del 2000 --Dulce María Sauri-- exige la cabeza de Alito y los perredistas quieren comerse a la *marea rosa* para convertirla en su partido posperredista de relevo.

Las **reacciones** opositoras a la aplastante derrota del domingo 2 de junio no hicieron más que evidenciar lo que se insistió desde la crítica racional: la oposición

construyó nunca alianza real, el Gobierno de coalición fue una broma demagógica que cuando menos un par de veces mencionó en entrevistas, Xóchitl y las dirigencias de los tres partidos carecieron entendimiento y se la pasaron peleando entre ellos, en los hechos se dieron tres campañas diferentes interrelación

alguna --la presidencial, la legislativa y la de gobernadores-- y los tres líderes de los partidos aparecían en fotos y después cada quien se iba a su cueva a conspirar contra los otros dos.

Un problema que afloró en los días posteriores a la derrota fue reconocer la ausencia de estructuras territoriales y de militancias de los partidos, sin que nadie se preocupara por entablar un diálogo o cuando menos una interrelación entre las estructuras de gestión de los partidos, los liderazgos sociales que emergieron en las marchas siempre repudiando a los partidos y a sus dirigentes y la clase media que se mezcló en las marchas con la presencia de masas de partidos y ambos **tapándose** las narices.

Ante la **previsión** certera de la oposición de que iban a enfrentar una elección de Estado, la coalición de los tres partidos careció de funcionalidad para construir un bloque político de resistencia con bases sociales y algún discurso cohesionador. Esta disociación llegó a su punto culminante cuando las dirigencias de los partidos desdeñaron el papel de los liderazgos sociales populares y les **negaron** candidaturas a cargos legislativos, además de que ninguno de los tres partidos nista y no del periódico estableció canales de comunicación



Foto: X / @MarkoCortes

política estratégica con las figuras de la sociedad civil --la de la clase media-- que aparecieron como **garantía** para sacar a esa ciudadanía apolítica y a veces antipolítica a apoyar a la candidata Gálvez Ruiz, a pesar de que representaba lo **peor** de lo peor del PRI, del PAN y del PRD.

En este **punto** se puede ubicar el gran fracaso del activista ultraderechista Claudio X. González, quien **derrochó** de manera irremediable millones y millones de pesos para tratar de conseguir una alianza entre los tres desprestigiados partidos de oposición y los segmentos de la clase media no política que acudieron al llamado del rescate de la República. González no supo ser un líder constructor de un bloque opositor y se conformó con comprar lealtades a billetazo limpio.

Y luego de que la campaña fue un desorden de alianzas estratégicas y el día de

La candidata Xóchitl Gálvez

Ruiz hizo el miércoles un

roadshow en las televisoras

que la impulsaron y se

dedicó a revelar el machismo

del presidente panista

Marko Cortés, la ineficacia

del priista Alejandro Moreno

Alito y el fardo del perredista

Jesús Zambrano, mientras

la realidad también aireó el

colapso opositor

la elección no hubo un sentido político para cohesionar discursos y movimientos, del 3 de junio en adelante todos los grupos del bloque opositor dinamitaron los muy delgados hilos de relaciones políticas y cada quien por su cuenta se dedicó a salvar su propio pellejo, dejando los indicios de que **no** podrá haber algún acuerdo legislativo opositor con

actuales dirigencias de partidos fracasaron en la elección y que para colmo se **agandallaron** las principales candidaturas legislativas y se colocaron de manera autoritaria como jefes de las bancadas.

Sin pudor, los tres dirigentes de los partidos no sólo abandonaron a su suerte a la candidata Xóchitl, sino que la están culpando de un comportamiento no opositor el día de las elecciones, quizá también porque Gálvez Ruiz quería salvar un poco de su credibilidad. Las revelaciones de Xóchitl en sus entrevistas con Reforma y con Carlos Loret de Mola aportaron elementos analíticos para concluir que en la pasada elección general del 2 de junio **no** hubo una oposición como tal, es decir: una articulación político-ideológicaoperativa, sino **entendimientos** minimos entre los grupos de la oposición partidista y social **sin** ningún liderazgo.

La gran victoria de López Obrador fue haber **destruido** a la oposición conservadora. Política para dummies: La política es la destrucción del adversario.

El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columque la publica.



#### "ABRO HILO"



## LA MARCA DE MARKO

Su fuerza política va en descenso. El partido que logró la alternancia en México, primero con Ernesto Ruffo Appel, en Baja Ca-

lifornia en 1989, y once años después -en el 2000- con Vicente Fox en la presidencia se perfila hoy como la segunda o tercera fuerza política.

En un lejano ayer, quedaron sus liderazgos políticos de la talla de Manuel Gómez Morín, su fundador e ideólogo, o Manuel Clouthier, su candidato a la presidencia en 1988. A diez días de la elección, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, no muestra el mínimo decoro.

#### ABRO HILO...

Mucha razón tienen los 13 ex gobernadores del Partido Acción Nacional al dar un ultimátum al actual dirigente del Partido.

La derrota electoral del 2024 mostró a un personaje falto de oficio político, de liderazgo y de ética profesional.

El enojo de la militancia panista está fundado. Los resultados de Cortés son dignos de un despido.

En 2018 cuando recibió el cargo, el PAN era la segunda fuerza política con 12 estados gobernados, lo que significaba casi 28 millones de mexicanos bajo su mandato.

Para la primera elección intermedia, en 2021, Marko Cortés perdió dos entidades; para el 2022, entregó otras dos y para el 2024

se quedó solo con cuatro.

En seis años, de la mano de Marko Cortés, el PAN perdió 67% de las entidades que gobernaba. En el Congreso, la situación no es diferente.

En 2021, el PAN tenía 114 diputados y 24 senadores, para el 2024, aspira a máximo 80 diputados y 22 senadores; en seis años perdió el 30 por ciento de sus legisladores.

Además, Cortés convirtió al partido en su "club de Tobby". En la designación de candidaturas, el panista sumó a sus cercanos. En el Senado incluyó a Ricardo Anaya, su inseparable amigo, que en 2018 huyó del país hacia Estados Unidos.

El mismo Marko se aseguró el primer lugar de la lista para tener un escaño en el Senado ¿Con qué méritos? En diputados pasó lo mismo; ahí figuraron Jorge Romero y Francisco García Cabeza de Vaca, a quien se le negó la posibilidad de ser candidato pues es buscado por la justicia mexicana.

Pero su falta de oficio político va mucho más allá. En enero de este año, Cortés hizo públicos los acuerdos que llevó a cabo con el PRI y con Manolo Jiménez, ganador de la elección del 2023 en Coahuila. En el documento firmado por

Marko Cortés, Alejandro Moreno y Rubén Moreira, se evidencian sus pactos que incluyen hasta notarías, balconeando las sucias canonjías de la alianza opositora. La cereza del pastel: la gritoniza que le puso a la candidata Xóchitl Gálvez tras felicitar a su contrincante Claudia Sheinbaum horas después de la elección.

Este es el reflejo claro y puro de quien desde hace seis años ostenta el liderazgo panista, muy lejos de lo que hicieran Gómez Morín o Carlos Castillo Peraza, que intentaron dejar al partido en lo más alto; Cortés ha dejado la peor herencia: su marca, la marca de Marko. CIERRO HILO...

#### **#POLITIK-TOK:**

En el documento firmado

por Marko Cortés,

Alejandro Moreno y Rubén

Moreira, se evidencian sus

pactos que incluyen hasta

notarías, balconeando

las sucias canoniías de

la alianza opositora.

La cereza del pastel: la

gritoniza que le puso

a la candidata Xóchitl

Gálvez tras felicitar a su

contrincante Claudia

Sheinbaum horas después

de la elección

Es cuestión de días para que el secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade, se integre a los trabajos de transición del gobierno federal.

Cercano al General Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, Andrade cumplió en materia de seguridad electoral a la gobernadora Delfina Gómez; otorgó protección a casi 200 candidatos y reportó saldo

blanco al finalizar el proceso.

Su sucesor será el teniente Cristóbal Castañeda Camarillo, exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

\*Félix Salgado Macedonio vuelve al Senado con un fuerte liderazgo social. En su trayectoria política no todo son escándalos, como militante de izquierda acompañó desde hace muchos años al presidente Obrador y a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.

Los caminos que juntos han recorrido y construido fueron un factor importante en el resultado electoral del pasado 2 de junio.

Su cercanía con las y los guerrerenses quedó plasmada en los votos que obtuvieron tanto la Dra. Sheinbaum como el guerrerense. Nada es casualidad.



Foto: X / @MarkoCortes



Foto: (https://www.piqsels.com/)

# REFLEXIÓN (ES)

# PARA CONSTRUIR UN MEJOR PRESENTE

Buscar la calma interior: No

solo de pan vive el hombre,

por ello, cultivar nuestra mente

y nuestro espíritu es una

buena manera de alcanzar

la plenitud y la tan ansiada

paz interior. Leer, cultivar

nuestra fe y meditar, resultan

extraordinarias maneras de

lograr un desarrollo integral

Por David E. León Romero

"No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va."

pesar del contexto en el que nos desempeñamos, y los procesos por los que actualmente atravesamos, siempre es posible generar un mejor presente. La consciencia permite identificar e interpretar los elementos que nos rodean, y estar alerta de las decisiones que rutinariamente tomamos, mismas que generan consecuencias y resultados que definen nuestro presente y, por ende, nuestro futuro.

Me gusta aquella idea de que las decisiones que tomamos hace cinco años, determinan lo que hoy vivimos; de la misma manera, me gusta la idea de que las decisiones que tomamos hoy construirán el yo y su situación dentro de cinco años.

Con ello en mente, hoy quisiera ofrecerte algunas acciones que considero pueden ayudarte a construir un mejor perfil y con ello, lograr un mejor desempeño para decidir mejor:

Cuida tus hábitos: Las pequeñas acciones que realizamos diariamente, que podrían parecer insignificantes por la pequeña cantidad de esfuerzo que requieren o por su corta duración, con el paso del tiempo se vuelven sumamente poderosas y determinantes por el gran número de repeticiones que de ellas realizamos. Por ello, estar conscientes de esas pequeñas acciones para estar seguros de que son positivas, nos ayudará a construir una mejor persona en el largo plazo. Dentro de esos hábitos, el comer de manera saludable, meditar, leer, rezar y ejercitarnos, por pequeños lapsos diariamente, sin lugar a dudas traerá buenos resultados.

Abrazar al presente: Nada más valioso que dejar atrás el pasado, tomándolo solo como una referencia temporal y una colección de experiencias. De igual forma, resulta sumamente redituable dejar de preocuparnos por el futuro; si bien siempre valdrá la pena tener clara nuestra estrella del norte para no perder

el rumbo en el largo trayecto, el concentrar nuestra atención en el futuro en demasía resulta negativo. Debemos concentrarnos en el presente, vivir el aquí y el ahora para alcanzar la plenitud. Para ello podemos realizar actividades que demanden por completo nuestra atención, o hacer un alto en nuestro día para agradecer lo que tenemos.

Encontrar un propósito: Tal vez esto sea lo más significativo en la búsqueda de un mejor presente. Identificar nuestros deseos y pasiones, aquello por lo que realmente lo arriesgaríamos todo, aquello que al pensarlo o construirlo perdemos el sentido del tiempo, aquello que defenderíamos hasta el final. Ese propósi-

to es nuestra estrella de norte y tenerla siempre ubicada nos permitirá andar en el sentido correcto.

Buscar la calma interior: No solo de pan vive el hombre, por ello, cultivar nuestra mente y nuestro espíritu es una buena manera de alcanzar la plenitud y la tan ansiada paz interior. Leer, cultivar nuestra fe y

meditar, resultan extraordinarias maneras de lograr un desarrollo integral.

Registrar y mejorar: Llevar un diario de lo que hacemos y sentimos es una buena forma de reflexionar acerca de nuestro desempeño, además de permitirnos registrar pensamientos y emociones. Mejorar a través del estudio, ya sea formal o informal, generará crecimiento.

Busca el equilibrio: Una tarea que requiere un gran esfuerzo. Es mucho más fácil vivir en desequilibrio y desorden que mantenernos en control. El lograr equilibrar estros tiempos y esfuerzos entre las diferentes facetas de nuestra vida es realmente valioso, pero requerirá toda nuestra atención. Equilibrar el trabajo, la familia, nuestros pasatiempos, el descanso, el desarrollo personal y el trabajo en comunidad, resulta la receta perfecta.

Seis acciones puntuales que me resultan sumamente valiosas. No es necesario tratar de cumplirlas todas a la vez. Comenzar con pasos cortos y continuos nos permitirá lograrlo.

#### **OPINIÓN**

# EL MITO DEMOCRÁTICO

Lo que se juega después

de la borrachera electoral

no es la democracia, sino la

vida del Estado que debe

hacerla posible. La dictadura

que vivimos hoy no es la del

populismo lopezobradorista,

como cree la oposición, sino

la del crimen organizado

espués de la larguísima e insoportable contienda electoral, la pregunta que se impone es: ¿tenemos democracia? Si la reducimos al momento de la elección habría que decir "sí": Claudia Sheinbaum y la coalición de partidos Sigamos Haciendo Historia ganaron la elección del 2 de junio.

Si, en cambio, la pensamos como una forma de gobierno donde los ciudadanos podemos vivir con justicia y armonía, habría que decir "no".

Es imposible hablar de democracia en un país cada vez más capturado por el crimen organizado y la violencia, plagado de corrupción, miedo, extorsiones, fosas clandestinas, desaparecidos, asesinados y un 96% de impunidad.

El mismo día de las elecciones hubo 62 homicidios; un día después la criminalidad cobró la vida de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, y de su escolta, cuyo nombre ningún medio de comunicación se tomó la molestia en registrar.

Los siguientes días han sido un aumento constante y aterrador de lo mismo.

Claudia Sheinbaum y Sigamos Haciendo Historia podrán haber llegado al poder con la legitimidad del voto (casi 36 millones), pero no ganaron el gobierno ni caminan sobre un suelo democrático.

La razón es que el Estado, el andamiaje que hace posible la gobernanza garantizando la paz, la justicia y la seguridad de los ciudadanos, está tan capturado por el cri-

men organizado que impide cualquier posibilidad de gobierno.

Las palabras con las que desde la época de Calderón hasta la de López Obrador se le ha calificado -"Estado fallido", "Narco Estado"- lo dicen con la luminosidad del oxímoron.

Sin Estado, el gobierno y la democracia son imposibles: una ilusión, un sueño, una utopía que aparece en cada momento electoral y se desvanece días, meses o años después.

La única posibilidad de que Claudia Sheinbaum y el país pudieran escapar a ese flagelo que desde la transición democrática se vuelve cada vez más grave, es, en primer lugar, aceptando la realidad: el Estado mexicano y el país están sometidos por el crimen organizado; después, unificando a la nación sobre la prioridad única y absoluta de una política capaz de refundar al Estado y devolverle su vocación fundamental.

Por desgracia, Sheinbaum se ha negado a aceptar la realidad.

Fue enfática en la carta con la que acompañó la firma de Los compromisos por la paz promovidos por el episcopado mexicano.

En ella rechazó el diagnóstico del documento: no aceptó que el país está sitiado por grandes redes criminales, que la delincuencia común aumentó durante el sexenio de López Obrador, que hay militarización y que las estrategias de seguridad nacional, estatal y local han sido insuficientes para detener la avalancha del crimen.

Para ella no existen las casi 500 mil víctimas que desde el gobierno de Calderón al de López Obrador se han acumulado y carecen de justicia.

Tampoco los Semefos abarrotados de cadáveres ni las más de tres mil fosas clandestinas

Por Javier Sicilia / Proceso descubiertas por las Madres Buscadoras; no existen las carreteras tomadas por grupos criminales, los más de 100 mil desaparecidos ni la corrupción moral del país.

> Como para la mayor parte de la gente que ha integrado el horror a su cotidianidad normalizándolo, esa realidad es para Sheinbaum una nebulosa tela de fondo en medio de la embriaguez de su triunfo electoral.

> Por ello, sus propuestas para atender una problemática que destruye su capacidad de gobernar y de construir un suelo democrático son en su mediocridad tan descorazonadoras como preocupantes: profundizar la militarización del país desarrollar inteligencia militar, mejorar la coordinación entre la policía y los fiscales, becas a los jóvenes y fortalecimiento de la Guardia Nacional.

> Ellas, lejos de sanar la vida social y política, la abandonarán a una destrucción mayor.

> Para que Sheinbaum pudiera cumplir el mandato de gobernar este país y rescatarlo de la violencia, debería dirigir su mirada y su voluntad a descapturar al Estado de la criminalidad.

Ello implicaría poner en el centro de la razón política a las víctimas -las más pobres de los pobres-y a partir de ellas construir una seria e integral política de verdad, justicia y garantías de no-repetición con el fin de descapturar al Estado, devolverle su razón de ser y dirigir al país hacia la paz.

Los compromisos por la paz están llenos de propuestas en ese sentido; también lo están los documentos

sobre Justicia Transicional que se elaboraron al inicio del sexenio que termina y que traicionados por López Obrador han profundizado el deterioro del Estado y del país.

Si el gobierno de Sheinbaum, los partidos, las academias, los empresarios, los estudiantes, las organizaciones sociales, etcétera, no lo asumen esta vez como la prioridad de la nación y vuelven a darle la espalda, el infierno -no dejaré de repetirlo- se hará más hondo, más profundo

Lo que se juega después de la borrachera electoral no es la democracia -nunca la hemos conocido-, sino la vida del Estado que debe hacerla posible.

La dictadura que vivimos hoy no es la del populismo lopezobradorista, como cree la oposición, tampoco la del regreso de la "dictablanda" del viejo priato, sino la del crimen organizado que desde la transición democrática no ha dejado de someter al Estado y de apoderarse del país.

Si esta vez no le ponemos un coto, si lo dejamos crecer en nombre de un nuevo y pírrico triunfo electoral, habremos perdido por muchas décadas más al país y nuestra democracia seguirá siendo, como siempre ha sido, un mito, una utopía, una ilusión y un sinsentido en medio del infierno.

Además, opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.



Foto: EFE

#### AGENDA CONFIDENCIAL

# PAN, MÁS DE LO MISMO POR LUIS SOTO

años, PAN de Felipe Calderón y cuatro de los integrantes de su banda con la que actúo durante todo su sexenio prometieron, después

de perder la presidencia de la República a manos de Enrique Peña Nieto del PRI, lo mismo que los trece exgobernadores panistas están pidiendo a "Markito" Cortés, después del fracaso en las elecciones del 2 de junio pasado de la alianza en la que participaron con el PRI y el PRD.

En su "Nuevo modelo para el PAN", proponían la realización de una iniciativa de una envergadura cercana a la emprendida por sus fundadores. "Pretender enfrentar la situación actual a través de reformas meramente superficiales, lejos de resolver los problemas sólo serviría para seguirlos ocultando.

Debemos cambiar de fondo lo que ha dejado de funcionar; derribar lo que haya que derribar para forjar desde ahí el renacimiento del PAN. Proponemos iniciar cuanto

antes la tarea de reconstruir y replantear al partido", sugerían.

quez proponían decidir juntos lo siguiente:

1. Una manera de abrirnos a la ciudada-

nía que nos permita renovar nuestra mempecialmente a los jóvenes;

2. Una nueva forma de elegir a nuestros candidatos, que nos permita postular a los mejores, a quienes la ciudadanía espera que presentemos;

3. Un nuevo modelo de organización que nos permita un auténtico implante territorial en todo el país y la sincronía de los periodos de las dirigencias con los ciclos electorales;

4. Una nueva vía para la aplicación de sanciones, que nos permita excluir con rapidez y eficacia a quienes con su conducta trastocan la identidad del PAN, y,

5. Una nueva manera de administrar el financiamiento público y privado, que nos permita destinar muchos mayores recursos a los procesos electorales.

Plantean una reforma estatutaria como primer paso para avanzar en esa dirección y proponemos al presidente Gustavo Madero, "Maderito" la emisión de la convocatoria por el Comité Ejecutivo Nacional para la realización de una Asamblea Nacional Extraordinaria antes de la terminación del año, de ser posible.

"Proponemos la conformación de una comisión responsable de llevar a cabo la consulta que prevén los estatutos y elaborar el proyecto de reformas correspondiente. Postulamos que el proyecto abarque, entre otros, los cinco rubros mencionados en el apartado anterior y que, enriquecidos con la aportación de nuestros militantes y dirigentes, presentemos a la ciudadanía el renacimiento del PAN, como un auténtico instrumento al servicio de la sociedad.

"Emprendamos nuestra reconstrucción en la unidad que nace de sabernos parte de una comunidad de principios e ideales que ha hecho y que hará del PAN la mejor opción para México.

Debemos cambiar de fondo lo que ha dejado de funcionar; derribar lo que haya que derribar para forjar desde ahí el renacimiento del PAN. Proponemos iniciar cuanto antes la tarea de reconstruir y replantear al partido", sugerían. ¡Lo mismito que pide 12 años después el grupito de exgobernadores panistas!

Fundemos nueva tradición con la mirada puesta en el futuro, como nos invitaba Carlos Castillo Peraza, quien nos recordaba que "la tradición no es nada más la conservación de algo que se hereda, sino la capacidad de traducirlo para que pueda ser tradición otra vez en el futuro. Sólo fundan tradiciones los que, desde su propio ayer, son capaces de ver hacia adelante". Y

Pasaron doce años y no cambió ni derribresía y captar a los mejores mexicanos, es- baron nada; lo que sí ocurrió fue que el blanquiazul continuó con su estrepitosa caída, pues en la elección presidencial del 2012 se desfondaron hasta el tercer lugar con 12.7 millones de votos, en la del 2018 obtuvieron 12. 6 millones de sufragios y en la del 2024 consiguieron 9.6 millones de votos.

Ahora, después de la debacle en la elección presidencial del 2 de junio, los trece exgobernadores panistas quieren seguir "dándole atole con el dedo" no sólo a los militantes sino a los ciudadanos que ingenuamente creen que van a cambiar.

¡Lo mismito que pide 12 años después el grupito de exgobernadores panistas! Bajo el lema "Por una Patria ordenada y generosa", Luis Héctor Álvarez, Felipe Calderón Hinojosa, Luis Felipe Bravo Mena, Germán Martínez Cázares, César Nava Váz-

# Palacionacional 2024



# ASÍ FUE EL REGAÑO DE MARKO CORTÉS A XÓCHITL GÁLVEZ POR FELICITAR A SHEINBAUM

Por Redacción / El Independiente

l tema había trascendido en columnas, un día después de las elecciones: que el dirigente nacional del PAN Marko Cortés hizo un reclamo airado a la candidata de la coalición "Fuerza y Corazón por México", Xóchitl Gálvez, por felicitar y reconocer el triunfo de su contrincante de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, reportó la agencia Apro.

Pero fue el propio exvicecoordinador de la campaña de la panista, Max Cortázar quien lo confirmó. En entrevista con ciro Gómez Leyva, el estratega político reveló que fue Gálvez Ruiz y su equipo quienes decidieron hacer la llamada a Sheinbaum, sin consultar a Marko Cortés.

La decisión, abundó quien fue vocero en la gestión de Felipe Calderón, se tomó luego de que la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, anunciara los resultados de las encuestas de salida que daban amplia ventaja a Sheinbaum Pardo. Además, dijo, los números que tenía el equipo de campaña también daban ventaja a la morenista.

La llamada se desarrolló con respeto parte de Gálvez y con el reconocimiento de su derrota, contó Cortázar, quien además refirió que fue fácil contactar a Sheinbaum.

El dirigente panista se enteró de la llamada cuando ya se había realizado y enfureció.

"Xóchitl, de manera demócrata, dijo que, si creíamos conveniente que le marcara a Sheinbaum, le comentamos que sí. Fue rápido, fue una llamada de felicitación, de decirle que esperaba que se cumplieran los compromisos de campaña, y Marko Cortés se molestó", explicó Cortázar, quien cuestionó la actitud del dirigente panista.

"No le gustó, no sé si piensa que todo se le debe consultar, pero él no consultó lo que hizo en Coahuila", dijo Cortázar en referencia al reparto de notarías, direcciones de planteles educativos y de oficinas del Registro Civil en enero pasado, que hizo público el mismo Marko Cortés en una publicación en redes sociales.

Max Cortázar consideró que una impugnación en la elección presidencial está destinada al fracaso, debido a la amplia distancia entre Sheinbaum y Gálvez.

En entrevista posterior, también con Gómez Leyva, el dirigente panista reconoció el reclamo airado a Xóchitl Gálvez por la felicitación a su contrincante morenista, y lo justificó:

"Por supuesto que le dije que no lo compar-

tía, porque no puedes felicitar a quien te acaba de pisotear. Tú felicitas a alguien que te ganó a la buena y le dices: 'oye felicidades eres mejor que yo, en la contienda resultaste ganador', pero no cuando te pisotean, no cuando te avientan todo el Estado mexicano, no cuando te difaman, no puedes felicitar".

La excandidata presidencial panista también dio su versión de los hechos, reconoció el encontronazo con el dirigente de su partido y afirmó que éste le levantó la voz "de manera innecesaria" por su acción.

"En ese momento yo le pido a Max que me comunique con Claudia porque en una democracia uno debe reconocer su derrota... Ella (Sheinbaum) hace pública mi llamada, la ve Marko Cortés y el sube muy enojado...", explicó en entrevista con Reforma.



Foto: Cuartoscuro

# IMPUGNA XÓCHITL GÁLVEZ ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Por Luis Carlos Silva

a excandidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó ayer ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de México una impugnación al proceso electoral y pidió que abra una investigación y, de ser el caso, sancione la probable intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la violencia del crimen organizado.

Trece días después de las elecciones federales la ex abandera de la coalición "Fuerza y Corazón por México", aclaró que "no se trata de pedir la anulación de la elección, sino de que exista una sanción al presidente López Obrador por su intromisión en el proceso electoral" que culminó con el triunfo de Claudia Sheinbaum, quien obtuvo 35 millones de votos, es decir, casi el 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio.

Dejó en claro que se presentó un "Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano" con el propósito de aportar elementos a la calificación presidencial y que en los considerandos de su sentencia se tomen en cuenta sus argumentos.

#### XÓCHITL GÁLVEZ: "SÍ ESTOY IMPUGNANDO"

"Sí estoy impugnando. No estoy pidiendo la anulación de la elección. Lo que estoy pidiendo es que el Tribunal sancione al Presidente porque ha habido más de 50 tarjetas amarillas. En un partido de fútbol con dos tarjetas amarillas te expulsan y aquí no. El Presidente siguió, siguió, siguió y algo tiene que hacer el Tribunal", expuso.



Foto: Cuartoscuro

Es de resaltar que ayer la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mexicano concluyó que López Obrador cometió violencia política de género contra Gálvez.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional resaltó:

El órgano, según un comunicado, determinó esta posición a raíz de "expresiones vertidas" por el presidente en varias de sus conferencias diarias de junio y julio de 2023.

#### "VIOLENCIA SIMBÓLICA"

Y añadió que se produjo una "violencia simbólica" a partir del "carácter de mujer e indígena" de Gálvez porque se "reforzó" el estereotipo de "inferioridad o dependencia para acceder a cargos públicos".

La entonces candidata de Fuerza y Corazón por México presentó desde julio de 2023 denuncias ante la autoridad electoral contra el mandatario y funcionarios de su Gobierno por el uso indebido de recursos públicos y violencia política de género.

Fuente: EFE e INE.

# XÓCHITL ESTÁ DOLIDA POR REGAÑO DE MARKO, DICE DAMIÁN ZEPEDA

Por Redacción / El Independiente

uego de que se diera a conocer que Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, "regaño" a Xóchitl Gálvez por la felicitación a la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras su triunfo electoral, el senador Damián Zepeda afirmó que la legisladora está "dolida", informó Apro.

En entrevista en el Senado de la Republica el legislador blanquiazul dijo que es trágico que un dirigente "regañe" a una candidata por ser demócrata. "Mira hablé con ella hace unos días, entiendo que está en un descanso familiar o estar con su familia, tranquila, triste en su momento, pero tranquila y estaba dolida con ese episodio, a mí me parece trágico que un dirigente pueda regañar a una candidata por demócrata", afirmó.

El senador también aseguró que estaría muy contento de que ella, junto con él compitieran por la dirigencia nacional del PAN.

"Me encantaría que compitiera y compito, me siento en un buen momento, puedo aportar, no me pasa nada, no me estoy muriendo por el cargo, puedo ayudar desde otro lado, lo que pasa que ahora digo vamos", señaló.



Foto: Cuartoscuro



# CON AMENAZAS, ESTADOS UNIDOS SE METE AL DEBATE DE REFORMA JUDICIAL; INSTA A SHEINBAUM A QUE RESPETE LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- Estados Unidos instó a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a que la profunda reforma judicial que debatirá el Congreso mexicano respete las inversiones extranjeras previstas en el tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

Así se expresó el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, al ser preguntado durante una audiencia de un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la reforma judicial propuesta por el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de Sheinbaum.

Nichols respondió que México es un "país soberano" que puede cambiar su marco legal cuando lo considere, pero recalcó que "la transparencia judicial es vital" para los inversionistas tanto mexicanos como extranjeros, y particularmente los de Estados Unidos y Canadá.

"Seguiremos insistiendo, sea cual sea el futuro régimen legal en México, que todos los firmantes del T-MEC respeten las disposiciones de protección de inversión extranjera contenidas en el acuerdo", afirmó el funcionario.

Preguntado sobre cómo lograr que el próximo Gobierno de México facilite la relocalización de empresas, conocida como 'nearshoring', Nichols subrayó que Sheinbaum es científica de profesión y confió en que "demostrarle con hechos la importancia de este tema será convincente para ella".

López Obrador quiere que se apruebe en septiembre, cuando se haya constituido el nuevo Congreso con amplia mayoría oficialista, una profunda reforma del Poder Judicial que, entre otras cuestiones, busca que los miembros de la Suprema Corte sean elegidos por voto popular. Sheinbaum, que asumirá el poder el 1 de octubre, ha expresado su apoyo a la reforma de su predecesor, pero ha pedido también que haya una "discusión amplia" sobre el tema que involucre a colegios de abogados, escuelas de Derecho y jueces.

#### LAS SEIS CLAVES DE LA POLÉMICA REFORMA AL PODER JUDICIAL

La reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial que planteó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, causa incertidumbre en los mercados y la sociedad civil, pero se impulsará tras la victoria de la candidata presidencial oficialista, Claudia Sheinbaum, en las elecciones.

Estas son las claves del proyecto que genera controversias en la opinión pública mexicana y que podrá aprobarse a partir del 1 de septiembre, cuando la alianza de partidos del oficialismo recupere, previsiblemente, la mayoría de dos tercios del Congreso para reformar la Constitución:

1. Elección popular de jueces: La proposición plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.

En total, 1.688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.

2. Cambios en la Suprema Corte: La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México.

La propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.

También eliminaría las dos salas que funcionan en el presente y la Corte solo sesionaría en pleno.



Foto de archivo del secretario adjunto del Departamento de Estado de EU para América Latina, Brian Nichols. (Foto EFE)

Para optar al puesto sería necesario ser mayor de 35 años, tener una década de antigüedad como abogado y no haber ocupado cargos el año previo a su elección.

No habría posibilidad de pensión vitalicia en caso de jubilación, como ahora, y la remuneración de los miembros de la Corte nunca podrá superar a la del jefe del Ejecutivo.

3. Tribunal Electoral: El TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, se encarga de resolver las controversias relacionadas con los comicios, como las recientes impugnaciones a la elección del 2 de junio realizadas por la oposición mexicana.

Está dividida en dos niveles: la Sala Superior y salas regionales, y, con la propuesta del Gobierno, ambas mantendrían su número actual de magistrados, 7 y 18 respectivamente, pero su mandato se reduciría desde los nueve años que tienen en el presente hasta seis.

**4.** Un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial: Es otra novedad, pues sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.

Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.

De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.

5. Las elecciones por estados: Tan solo en Ciudad de México se votarían 339 cargos, 114 jueces y 225 magistrados, y podría haber hasta 2.034 aspirantes pues cada poder, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podría nombrar hasta dos candidatos por plaza.

Una situación similar ocurriría en los principales estados del país.

En el Estado de México habría 114 puestos con hasta 684 candidatos, Jalisco

tendría 122 cargos a elegir con hasta 732 aspirantes, y en Nuevo León un total de 72 plazas con hasta 432 pretendientes.

6. López Obrador y Sheinbaum a diferentes velocidades: López Obrador, quien deja el cargo el 1 de octubre, ha reafirmado que quiere acelerar la aprobación de la reforma una vez que su alianza de partidos tenga el 1 de septiembre la mayoría calificada, de dos tercios del Congreso, necesaria para modificar la Constitución sin negociar con la oposición.

Sus declaraciones contrastan con las de Sheinbaum, quien este lunes aseguró en una conferencia que acordó en su reunión con el mandatario hacer una "discusión muy amplia" en todo el país sobre la reforma que involucre a barras de abogados, escuelas de Derecho, trabajadores del Poder Judicial y jueces actuales.



Foto: EFE



Foto: EFE

# Palacionacional 2024



## OPOSICIÓN A *LA GREÑA*; XÓCHITL FUE USADA, OLVIDADA Y REGAÑADA

Por Redacción / El Independiente

a misma noche de las elecciones, el bloque opositor entró en la lógica de la descomposición y los enfrentamientos porque nadie quiso cargar con la responsabilidad del fracaso.

La candidata opositora quedó aislada de sus muy precarias relaciones y contactos con los líderes de los tres partidos que la promovieron, además de que los diferentes grupos sociales sin partido nunca tuvieron participación en la campaña porque nunca existió un comité plural de representación de organizaciones ciudadanas.

En las últimas horas, Gálvez Ruiz ha dado entrevistas para contar su decisión personal de felicitar a la candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo, aunque en el PAN después de la llamada dijeron que en realidad debió haber sido una llamada de reconocimiento de la derrota, sobre todo porque la palabra felicitar implicada alguna simpatía intrínseca.

Algunos panistas han considerado que Marko Cortés, presidente del PAN, tenía razón en su enojo contra Xóchitl, pero también le reclaman que el dirigente panista nunca participó directamente en la campaña presidencial y delegó a algunas figuras del partido para que asesorará a la candidata.

Todo el día del 2 de junio, cuando los primeros datos señalaban ya una ventaja irreversible para Morena, Gálvez Ruiz perdió el contacto con los dirigentes de los partidos y se movió por su cuenta. En la noche, después de la felicitación a Sheinbaum, el presidente panista estalló en ira contra la candidata, revelando en realidad que nunca hubo una articulación política en la campaña presidencial.

En el PAN se quejan de que el coordinador formal de la campaña presidencial de Gálvez Ruiz, Santiago Creel Miranda, nunca tuvo un proyecto programático para movilizar a la candidata, pero lo grave dicen que fue el hecho de que nunca conectó con Marko Cortés. La candidata opositora se encontró cómoda manejándose por su cuenta, sólo solicitándole dinero a los partidos, manteniendo una distancia cómoda con el presidente del PAN y en los hechos nunca conectó con el presidente nacional priista Alejandro Moreno Cárdenas Alito, pero, dicen algunos panistas, tampoco supo aprovechar la experiencia política del priista; Gálvez Ruiz dijo que necesitaba a Alito "porque es un cabrón", pero nunca le dejó intervenir en la operación de la campaña presidencial.

La oposición ha entrado en zona de conflicto por uno de los errores más graves que tuvo la candidata presidencial: separar el funcionamiento político orgánico de la campaña y su equipo y no encontrar mecanismos de articulación con las estructuras de los partidos que dedicaron todo su tiempo y esfuerzo solo a las campañas legislativas y de gobernadores.

El equipo estratégico de Gálvez Ruiz encontró el principal error en la configuración del grupo de la campaña presidencial: la candidata no tuvo capacidad ni posibilidad de tener cuando menos uno o dos candidatos plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados, pero tampoco le dejaron meter la mano en la designación de los candidatos a gobernadores. En la parte central de la campaña, la candidata presidencial fue por su lado y los candidatos de los partidos por otro, sin que Gálvez Ruiz pudiera haber tenido el apoyo o el auxilio de las estructuras territoriales de los partidos.

El equipo de Gálvez Ruiz se queja también de que tampoco hubo conexión entre la sociedad civil que había salido como marea rosa a defender al INE y a la Suprema Corte de Justicia y que fue la que le dio base militante cuando menos en imágenes mediáticas con marchas de cientos de miles de personas. Pero las figuras sobresalientes de la sociedad civil opositora nunca quisieron entenderse o conectarse con los dirigentes de los tres partidos opositores, ni siquiera



Foto: Archivo Cuartoscuro



Foto: X / @XochitlGalvez

quisieron aparecer en fotos con ellos. E inclusive, y es otra queja importante, los tres partidos de oposición no supieron cómo articular y darle funcionalidad a la última marcha de la marea rosa cuando se convocó a la sociedad civil a ya no protestar sólo contra algunas decisiones del presidente López Obrador, sino para utilizar a esa sociedad civil como detonador de participación electoral de muchos sectores sociales que simpatizaban con Xóchitl, pero nunca aceptaron su dependencia de los tres partidos desprestigiados de la oposición. Las cifras finales revelan que sólo votaron los de 2018 y no los de 2021.

En el equipo de Xóchitl Gálvez Ruiz también se tiene una opinión crítica sobre lo ocurrido en el PRI, donde la candidata opositora nunca encontró voluntad de participación, con la excepción de Enrique de la Madrid Cordero, pero sin ningún involucramiento de las piezas clave de la capacidad estructural del partido: Beatriz Paredes Rangel tuvo un par de apariciones, pero sus dificultades de salud le impedían movilidad física.

En el bloque político de la candidata quedó la impresión de que el dirigente priista Alito perdió el pulso del partido, porque la renuncia de la excandidata priista a gobernadora del Estado de México, Alejandra del Moral, pudo haber sido un aviso adelantado de un nuevo pacto político del grupo del expresidente Enrique Peña Nieto con el partido Morena de López Obrador, algo similar a lo ocurrido en 2018: el voto de priistas mexiquenses a favor de Morena. Alito no previó la jugada peñista y su reacción de ira contra Del Moral sólo profundizó la ruptura que benefició a la candidata Sheinbaum, en tanto que le quitó los pocos votos priistas que le quedaban del grupo Atlacomulco.

La candidata Gálvez Ruiz ya rompió públicamente con los partidos por el contenido de sus entrevistas con Reforma y Carlos

Loret de Mola, en donde evidenció su ruptura con Marko Cortés, su distanciamiento con Alito y su desdén hacia Zambrano, por cierto el único dirigente de la coalición que estuvo más tiempo al lado de la candidata que los otros dos dirigentes de los partidos.

Xóchitl no ha mostrado interés por construir una fuerza política con la marea rosa, pero los últimos rescoldos oportunistas del PRD con Guadalupe Acosta Naranjo se quieren apropiar de esa fuerza social para registrar el Partido Marea Rosa; Cortés se dirige al abismo partidista y enfrenta el dilema de renunciar a la presidencia y refugiarse en el Senado o ser atropellado por la ira de panistas descontentos; y el PRI de Alito todavía mantiene espacios de poder de Peña Nieto y Salinas de Gortari y se prepara una Asamblea Nacional para también sacarlo de la jugada.

A pesar del 28% de los votos presidenciales y de los espacios minoritarios en las dos cámaras federales, la oposición está metida en conflictos poselectorales internos que impedirá su funcionamiento inclusive como bloque opositor legislativo.



**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

# Palacionacional 2024



# **EN CAMPAÑA**

Por Armando Reyes Vigueras

sperando que sea declarada presidenta electa, con la declaración de validez por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por la manera en que se percibe será controlada por el presidente saliente, aunque algunos articulistas aseguran que aúno no se ha quitado la piel de oveja y que una vez con la banda presidencial podremos ver a la verdadera política que ganó las elecciones de este año.

Esto a pesar de que hay quien asegura que la sumisión será la marca del siguiente sexenio, algo que tendremos que esperar a ver a partir de octubre próximo.

Y mientras inicia las giras por el país luego de su victoria en los comicios, Claudia Sheinbaum publicó en sus redes sociales una foto junto a Carlos Slim, de lo cual posteó: "Acompañé al Dr. Moisés Selman, pareja de mi madre desde hace 36 años, investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a recibir el premio por trayectoria en investigación en salud de la Fundación Carlos Slim. Me dio mucho gusto saludar al Ing. Carlos Slim".

También comentó su reunión con la asesora en seguridad de la Casa Blanca: "Agradezco la visita de Elizabeth Sherwood-Randall, asesora del presidente Biden para temas de seguridad interna, y a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, para intercambiar puntos de vista y fortalecer las relaciones de

amistad, como socios comerciales y de cooperación entre nuestros países; de cara a la agenda bilateral que seguiremos trabajando a partir del próximo 1 de octubre. Continuaremos con la política de amistad, diálogo y entendimiento, con respeto a nuestra soberanía".

En otros terrenos políticos, en Movimiento Ciudadano se dio a conocer que Dante Delgado permanecerá en la dirigencia nacional de dicho partido hasta diciembre próximo, con lo que suma 9 años encabezando al partido naranja.

En el PAN empiezan a calentar motores para la renovación de su dirigencia nacional.

#### **APUNTES ELECTORALES**

Aumenta la polémica respecto a la Marea Rosa, en particular en redes sociales, pues de un lado se pide que se convierta en partido político y aproveche el éxito que tuvo en las calles este año, pero del otro se asegura que no se convertirá en otro instituto político, sino que seguirá siendo un movimiento ciudadano.

Luego de más de una semana de que se llevaron a cabo las votaciones en Nuevo León, Mariana Rodríguez publicó en sus redes sociales un mensaje que muestra que busca impugnar la elección y revertir la derrota que tuvo al difundir una imagen que dice "a mí nadie me roba la elección".

La excandidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, tuvo una serie de entrevistas en medios de comunicación, en las cuales denunció una elección inequitativa y con una intervención descarada del presidente López Obrador.

Rocío Nahle ratificó que demandó por difamación al empresario Arturo Castagne, quien dio a conocer la existencia de diversas propiedades que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales.



Foto: X @Claudiashein

## **SACACORCHOS**

- La tentación de permanecer en la dirigencia de ciertos partidos políticos se está convirtiendo en una tendencia preocupante.
- Y es que luego de que Alito Moreno ya anda buscando su reelección, ahora Dante Delgado anuncia que se mantendrá hasta diciembre, quizá para romper la barrera de los 10 años al frente de los naranjas con una ratificación que a nadie sorprenderá.
- Si a eso le sumamos que en el PAN el grupo que actualmente controla al partido busca que otro de los suyos sustituya a Marko Cortés, pues nos damos cuenta de que el control de las fuerzas políticas queda en pocas manos.
- Conviene recordar quienes, y durante cuánto tiempo, se han mantenido en las dirigencias del Partido Verde y del PT, para darnos cuenta de que más que partidos nos debemos referir a los mismos como franquicias.
- Morena se cuece aparte, porque ya sabemos quién es el que realmente manda ahí, algo que seguirá haciendo desde su rancho, como lo viene haciendo desde 2015.
- Del PRD ni que decir, porque no nos ha llegado la invitación a los rosarios por sus exequias.

# MISCELÁNEA POLÍTICA



# REFORMA JUDICIAL NO ES UN TEMA FÁCIL

pesar de las declaraciones de la presidenta electa en el sentido de que las reformas

¿Estará el INE en capacidad

humana y económica de

organizar una elección de

ese tamaño? ¿Sabremos los

electores de las capacidades,

la trayectoria o siquiera

los nombres de miles de

aspirantes para votar por los

mejores?

al poder judicial serán discutidas y sometidas a consulta en universidades públicas, facultades de derecho, barras de abogados y los

propios trabajadores del poder judicial, el presidente López Obrador insiste que su intención es "acabar con la corrupción y el sometimiento de la corte a los intereses de los corruptos" cueste lo que cueste, y que eso se hará en septiembre venidero, antes de que termine su mandato.

Con su proyecto, el inquilino de Palacio

Nacional ha provocado una ola de nerviosismo que se manifiesta en un retiro de utilidades en la bolsa y una depreciación del peso frente al dólar de alrededor del 10%, si se considera que el 27 de mayo la moneda estadounidense se cotizaba en 16.67 y el miércoles llegó a los 18.78 pesos por unidad, en promedio.

En cualquier economía de mercado los capitales migran fuera de donde se percibe ausencia del estado de derecho, lo que no garantiza seguridad para invertir.

Además, la propuesta presidencial conlleva dificultades y riesgos que ya se advierten

tras el ofrecimiento de consultas a modo y el avasallamiento de la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados en las cámaras, a la hora de seleccionar a los 10 por cargo.

Las dificultades son, de inicio, conformar la lista de diez abogados para cada uno de los cargos a elegir.

Por ejemplo, tan sólo en la Ciudad de

México se tendrían que postular y seleccionar a diez por cada 222 aspirantes a magistrados, diez por cada 21 aspirantes a jueces penales de distrito, diez por cada 27 jueces laborales, por cada 56 de amparo, por cada 6 de ejecución penal, por cada 2 de concursos mercantiles, por cada 6 de extinción de dominio, por cada 3 de competencia económica.

Es decir, 10 postulantes para 343 cargos en tan sólo una entidad, multipliquemos por las 31 restantes.

¿Estará el INE en capacidad humana y económica de organizar una elección de ese tamaño? ¿Sabremos los electores de las capacidades, la trayectoria o siquiera los nombres de miles de aspirantes para votar por los mejores?

Finalmente, conviene recordar el riesgo de que, como en el proceso electoral pasado, el crimen organizado vuelva a convertirse en el gran elector apoyando con cash a los suyos y eliminando a quienes no sean de su agrado mediante amenazas o la agresión física directa.

#### **RAPIDITAS:**

- Julio Frenk, ex secretario de salud y creador del Seguro Popular que desmanteló la 4t, ha sido elegido como rector de la Universidad de California

- Mañana sábado se cumple una semana que 4 mil habitantes de Tila, Chiapas, abandonaron sus hogares y pertenencias ante el amago violento de Los Autónomos que quemaron sus casas, negocios y vehículos y les exigen 50 mil pesos por familia para permitirles conservar su vida.

Los 500 pesos que les ofrece como apoyo el gobierno federal para regresar, es apenas el uno por cierto para pagar el cobro de piso.

El gobierno de Rutilio, bien gracias. -Inédito: la Procuraduría Fiscal denuncia ante la FGR a Enrique Graue, exrector de la UNAM, por una supuesta defraudación fiscal de 308 mil 135 pesos, a raíz de una "denuncia ciudadana".

Empezaron las venganzas.

-Elementos de la marina de Estados Unidos han sido despegados en el sur de Florida ante la presencia de dos buques de guerra y un submarino nuclear rusos que se encuentran a 100 millas de territorio estadounidense.

¿Estamos de regreso a la Guerra Fría?

-La última puntada de Jorge Álvarez Máynez es que el gabinete de Claudia Sheinbaum sea elegido mediante consulta popular. Hasta cree...



Foto: X: @SCJN



Foto: Freepik

# SHEINBAUM TAMBIÉN APOYA LA ELECCIÓN POPULAR DE JUECES, MAGISTRADOS Y MINISTROS

Por Redacción / El Independiente

n su conferencia de prensa Claudia Sheinbaum informó sobre la dimensión del programa universal de becas que plantea implementar en su gobierno a nivel básico, que en el 2025 iniciaría con los jóvenes de nivel secundaria desde el mes de enero, en que serían 5 millones 930 mil 627 alumnos.

Aunque no precisó cuál sería la dinámica, mencionó que al final de su gobierno se estaría beneficiando en total a unos 20 millones 351 mil alumnos de educación básica.

Hay que recordar que las actuales becas para el bienestar de alumnas y alumnos de educación básica se dirigen solo a las familias que tienen bajos ingresos, esto significa que los recursos con los que cuenta la familia son insuficientes para cubrir lo básico, y cuyos hijos están inscritos en escuelas públicas escolarizadas ubicadas en ciertas zonas prioritarias.

En el caso de los apoyos a las mujeres de entre 60 y 64 años dijo que el INEGI estima que hay 2.5 de personas en este rango, de las cuales en el primer año se podría incluir a un millón de mujeres, y se continuará aumentando en los siguientes, aunque dijo que aún lo están revisando.

Respecto al asunto de los mineros de Pasta de Conchos, aplaudió la decisión del presidente López Obrador de atender las demandas de las familias.

Con respecto al planteamiento de que sea irreductible la propuesta de elección popular de magistrado, jueces y ministros de la Corte, tal y como lo mencionó el presidente, dijo que se conoce su postura, que no es nueva, que su opinión es que sí deben elegirse, pero que eso no implica que no se

discuta, y afirmó que ya le encargó a Mario Delgado que el fin de semana se realice una encuesta para conocer la opinión del pueblo y se conocerá el resultado el lunes.

En lo del parlamento abierto, mencionó que el diputado Ignacio Mier será quien lo defina.

Insistió en que es bueno que participe en el diálogo el Consejo de la Judicatura, aunque la propuesta propone que desaparezca y no sea juez y parte, lo cual es uno de los beneficios de la reforma, ya que no se evalúa de fondo el comportamiento de los jueces, solo si acaso se les sanciona por cuestiones administrativas.

También comentó que derivado de las reuniones con empresarios, se actualizaron algunos datos sobre la solidez de la economía nacional, como son las finanzas públicas sanas con 2.4 billones de pesos de ahorro por un gobierno austero, un mercado laboral fuerte con el menor nivel de desempleo de la OCDE, un nivel histórico de las reservas internacionales, con un crecimiento en los años recientes mayor al promedio histórico, siendo el socio principal de los EUA y con una inflación a la baja que tiende hacia el rango objetivo del Banxico.

Mencionó que se fortaleció el mercado interno por los programas sociales y el aumento del salario mínimo, entre otras políticas del gobierno, y que aumentó la inversión extranjera. Esa solidez se debe, según Sheinbaum, al cambio de modelo, del impulso a la economía desde abajo, a la aplicación de la economía moral y el humanismo, que evitarán que el neoliberalismo regrese.

Se refirió a que la Asociación de Bancos reconoce que se mantiene la certidumbre económica, que lo volátil que se han mostrado los mercados no es algo que preocupe, y que la inversión seguirá creciendo.



Foto: Cuartoscuro

#### **LA MAÑANERA**

#### LOS ELECTORES VOTARON POR QUE SE REALICE LA REFORMA CONSTITUCIONAL AL PODER JUDICIAL: AMLO

Por Jorge Torres Góngora

n su conferencia de prensa el presidente López Obrador aprovechó para hablar de nuevo de la importancia de la reforma judicial. Dijo que es necesaria porque los jueces y ministros cuidan los intereses del crimen organizado y de cuello blanco, por lo cual lo mejor es que sean electos por el pueblo, que sea el pueblo el que decida, que sea en un proceso democrático, para que los jueces actúen como servidores públicos, no al servicio de una minoría.

Aseguró que los electores sabían que no solo iban a votar solo por los candidatos en contienda, sino que también votaron para que se hagan reformas constitucionales, al otorgar la mayoría calificada a los partidos aliados del gobierno.

También recordó que una de las principales reformas constitucionales que logró realizar el actual gobierno fue que se prohibiera condonar impuestos, y otra fue la que facilitó formación de la guardia nacional, pero que luego de ello la oposición impidió que se realizaran otras reformas a ese nivel, por lo cual el pueblo les retiró ahora su apoyo.

Insistió en que ahora sí salgan las reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial, y que ella debe ser con la participación del pueblo, no se le debe menospreciar. Enfatizó que muchos dicen que en esa institución se requiere de expertos, que por eso en los requisitos se establecerá que deben ser abogados, "como estaba en la Constitución de 1857", y que el pueblo así evaluará quién actúa con rectitud y que los ministros no estén al servicio de una minoría.

Señaló que los diputados y senadores deben ser auténticos representantes del pueblo, no parlamentarios profesionales, porque si son honestos van a actuar bien siempre. Por ello justificó que en el Poder Judicial se necesitan personas incorruptibles, representantes del pueblo, honestos. Según él, los jueces no deben ser expertos, tan solo deben ser abogados, que un abogado tiene la experiencia necesaria, y si es joven mejor, así es más difícil que se corrompan, ya que con el tiempo se vuelven más cínicos y se corrompen.

En otro asunto, recordó que el FO-BAPROA y agregó que el gobierno de Ze-dillom fue el responsable de este fraude, que el gobiernon tuvo que asumir la deuda privada como deuda pública y que ello se realizó con los votos del PRI y PAN.

En la conferencia aclaró que su gobierno quería revisar ese tema para fincar responsabilidades, pero convocó a una consulta y aunque la mayoría solicitó se realizara la investigación, no hubo 40% de participación de los votantes, lo cual impidió que el resultado de la consulta fuera obligatorio.

Con base en esas afirmaciones se podría interpretar que el pueblo impidió que se investigara y sancionara a los culpables, y que no había otra forma de hacerlo en su gobierno.

Aunque no se sancionó a los responsables, ya empezó a haber justicia, ya que se busca que las cosas no se repitan y los que recibieron beneficios abusivos ya están contribuyendo porque ya pagan impuestos, que los buenos empresarios continúan ganando de forma razonable, no hay ya regalo de empresas del pueblo a los allegados al poder, como lo que hizo Salinas que entregó a sus amigos bancos y empresas y bienes de la Nación. Eso ya se terminó, aseguró.

También en esta ocasión aclaró que en la pandemia empresarios y especialistas proponían una moratoria del pago de impuestos, pero se negó, al igual que a solicitar deuda para apoyar a las empresas con créditos baratos. Y aún así, afirmó, se salió adelante.



**Foto: Cuartoscuro** 



# SECCIÓNESPECIAL Palacio NACIONAL 2024

# LAS PEORES Y MEJORES ENCUESTADORAS PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: POLLS.MX

Por Redacción / El Independiente

laudia Sheinbaum ganó con 59.75% de los votos la Presiden-▶cia, y si bien 34 de las 35 encuestadoras que publicaron una medición al respecto en mayo estuvieron en lo correcto al pronosticar a la ganadora, no todas estuvieron a la misma distancia también en la precisión de sus cifras porcentuales.

#### **ESTA ES LA LISTA COMPLETA:**

En el rubro estricto de certeza, 97.1% de las encuestadoras estuvo en lo correcto al señalar a Sheinbaum como ganadora; sin embargo, la precisión es algo aparte, ya que, si bien 34 encuestadoras se fueron con la ganadora, las distancias en la precisión sobre qué porcentaje recibiría la triunfadora estuvo en un rango de 0.75-14.75 puntos.

#### ¿CÓMO SE EVALUÓ A LAS ENCUESTADORAS?

El desempeño de cada encuestadora se basó primero en la certeza (ganador/a) y posteriormente la diferencia de su pronóstico frente al resultado final obtenido (59.75%), con base esta segunda parte en los siguientes rangos:

- 0.0-1.0 Excelente
- 1.1-3.0 Muy bien
- 3.1-5.0 Bien
- 5.1-7.0 Regular
- 7.1-10.0 Mal
- 10.1+ Muy mal

De esta manera, la encuestadora que estuvo más cerca fue Algoritmo, con una diferencia de apenas 0.75 puntos, pero no fue la única que tuvo un excelente desempeño en la medición presidencial, ya que tanto AZ2 como Covarrubias y Asociados se quedaron a 0.95 puntos de quedar justo en la marca.

Por otra parte, ocho encuestadoras tuvieron un muy buen desempeño, con diferencias entre 1.15-2.85 (ya sea abajo o arriba del resultado final) y por su distancia, Mendoza Blanco & Asociados (-1.15) y Cripeso (1.26) cierran el Top 5 para este rubro presidencial.

Sin que sea magnífico, pero sí bueno, debido a que un buen resultado a secas es haber quedado a cinco puntos arriba o abajo de diferencia, fue suficiente para que cinco encuestadoras encontraran acomodo en esta zona: Enkoll, De Las Heras Demotecnia, TResearch, GobernArte y Reforma. Asimismo, se puede observar que 16 de las 35 encuestadoras (45.7%) tuvieron un desempeño de bueno a excelente.

#### LEJOS DEL RESULTADO...

Del otro lado de la moneda, 19 encuestadoras (54.3%) quedaron en los niveles de regular a muy mal desempeño. La única encuestadora que le daba el triunfo a Xóchitl Gálvez fue Massive Caller, con 44.6% de los votos y con una ventaja de 2.1 puntos porcentuales; sin embargo, su predicción quedó al fondo de la tabla no sólo por la candidata, sino porque quedó incluso a más puntos de distancia que las demás: a 17.25 puntos.

Las encuestadora que tuvo certeza sobre la ganadora, pero que no fue ni de cerca precisa fue la alianza del Grupo de Economistas Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA/ISA), a una distancia de 14.75 puntos del resultado final, aunque estuvo acompañada por otras tres encuestadoras en ese mismo nivel: Arias Consultores (11.55), La Encuesta MX (12.45) y México Elige (12.75).



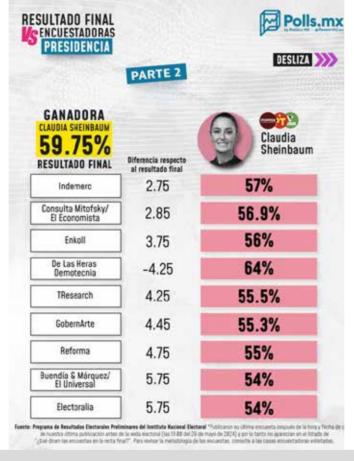

| PRESIDENCIA                                       | PARTE 3             | DESLIZA              |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| GANADORA CLAUDIA SHEINBAUM 59.75% RESULTADO FINAL | Diferencia respecto | Claudia<br>Sheinbaur |
| Intervalo Research                                | 5.75                | 54%                  |
| Varela y Asociados                                | 5.75                | 54%                  |
| Poligrama                                         | 5.95                | 53.8%                |
| Rubrum                                            | 6.05                | 53.7%                |
| Campaigns &<br>Elections México                   | 6.75                | 53%                  |
| SIMO                                              | 6.75                | 53%                  |
| Votia                                             | 6.75                | 53%                  |
| Demoscopia Digital                                | 6.85                | 52.9%                |
| Statistical<br>Research Corporation               | 7.35                | 52.4%                |

Gráfica: https://polls.mx/

#### CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL ACEPTA DIALOGO PARA REFORMA AL PODER JUDICIAL

Por Redacción / El Independiente

■l Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció su participación en ■ los diálogos propuestos por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para llevar a cabo una reforma al Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con la agencia de noticias AMEXI, a través de una circular enviada a los integrantes del CJF, informó su intención de participar en los diálogos para compartir experiencias de los trabajadores de las 32 entidades federativas del país. "El pleno expresa su intención de sumar esfuerzos y participar en los diálogos, análisis y discusión que se organicen respecto de la reforma, con el objetivo de compartir puntos de vista y experiencias que son de suma importancia en la labor diaria que desempeñan las personas impartidoras de justicia y todo el personal que labora en el ámbito jurisdiccional y administrativo dentro del PJF", señala el documento.

#### RECONOCEN APERTURA DE SHEINBAUM

Asimismo, reconoció a Claudia Sheinbaum Pardo por tener apertura para poder dialogar sobre el tema. "El pleno del CJF reconoce la apertura que ha manifestado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para que la propuesta de reforma se someta a un proceso amplio de discusión y difusión entre la sociedad mexicana y, especialmente, entre profesionistas y estudiosos del Derecho", se informa.

La postura se presenta luego de que el pasado 12 de junio, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció la presentación de una propuesta a la Comisión Permanente para iniciar los foros de consulta de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. "Haciendo eco a la propuesta de la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, estamos haciendo una propuesta con punto de acuerdo a la Comisión Permanente, para realizar, desarrollar, llevar a cabo foros de discusión y análisis de las cinco primeras reformas que se han considerado como prioritarias", indicó Monreal Ávila. La propuesta hecha por el gobierno federal busca que los ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, además de modificar el periodo que se mantendrán en el cargo ministros y magistrados.



**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

# CRECE NÚMERO DE MEXICANOS QUE YA NO QUIEREN MIGRAR A ESTADOS UNIDOS

Por Redacción / El Independiente

e acuerdo con BBC Mundo, ya existe un grupo creciente de mexicanos que cada vez piensa menos en migrar. Es una tendencia llamativa en un país cuyos ciudadanos han buscado oportunidades por décadas en el poderoso vecino del norte, donde se estima que 40 millones de un total de 300 millones de habitantes, son de origen mexicano, según datos de 2018 de la Current Population Survey de Estados Unidos, reflejados en la página del gobierno mexicano.

Sin embargo, en 2023, el Laboratorio del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop), recoge que los mexicanos son la nacionalidad con la menor intención migratoria de toda la región. Un dato que además viene a la baja en el último lustro.

De un 19% de encuestados que pretendía migrar entre 2018 y 2019, solo un 14% pretendió hacerlo en 2023.

Es una tendencia que va a contramano de la mayoría de los países de la región, donde la intención de migrar ha aumentado en este periodo, especialmente en Nicaragua (de un 30% a un 50%), Perú (de 33% a 40%) y Ecuador (de 30% a 39%).

La Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM) informa que la migración mexicana disminu-yó un 10% entre 2010 y 2020. De 12.415.000 de migrantes que se registraron en 2010, el número bajó a 11.186.000 en 2020.

"Todavía hay un número importante de mexicanos que sigue migrando, sobre todo a Estados Unidos, pero es notable que la migración está cambiando y que la estabilidad de la economía y el fortalecimiento del peso pueden ser factores, afirma para la BBC Mundo, Ariel Ruiz Soto, del Migration Policy Institute de Estados Unidos.

#### "LA IDEALIZACIÓN" DE ESTADOS UNIDOS

"Hay una idealización del mexicano de que en EE.UU. están todas las oportunidades, pero en países como México a veces hay más cosas por hacer. Con buenas ideas y bien estructuradas, la probabilidad de levantar capital es mucho más alta de lo que la gente cree".

Muchos mexicanos se dieron cuenta de "la narrativa incierta del sueño americano" y ahora regresan de Estados Unidos, con dólares y un "know how (experiencia) estadounidense interesante" que ayuda a que

México florezca, afirma un emprendedor de nombre "Cruz".

Bajo condición de anonimato, otros emprendedores y trabajadores mexicanos también contaron a BBC Mundo sobre cómo los "derechos de piso" ahogan a muchos emprendimientos una vez se hace notorio su éxito.

Los llamados derechos de piso ocurren cuando delincuentes o grupos criminales se presentan en negocios y exigen a los dueños pagar dinero a cambio de protección personal y material.

#### **DE REGRESO A MÉXICO**

Con altibajos, los expertos llevan estudiando un aumento en el retorno de migrantes mexicanos desde la crisis económica que sacudió al mundo en 2008.

En 2010 se produjo un boom histórico de 832,790 retornados. En 2020, el censo registró 294,203 retornados, pero este valor seguía estando por encima de la cifras reportadas en 2000, de acuerdo a un estudio de la Universidad Autónoma de México.

La OIM habla de "altos niveles" de retorno, que impulsan la disminución general de migrantes mexicanos en EE.UU.

Muchos de los retornados no vuelven a sus lugares de origen, sino que se integran en grandes ciudades de rápida urbanización, como en Monterrey, en el estado de Nuevo León.

#### **CAMBIO DETENDENCIA**

Expertos notan lo que cada vez parece ser más una migración por violencia y seguridad que por motivos económicos en México.

"Puede que aquellos irregulares migren más por la violencia, el crimen o la discriminación, usualmente fuera de zonas urbanas, que por motivos económicos como antes", analiza Ruiz Soto.

Es la otra cara de la bonanza económica del país, que registra datos escalofriantes como 30.523 víctimas de homicidio en 2023, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Es un mal que, junto a otros como el poder de los carteles de la droga, las denuncias de debilidad estatal, la falta de más acceso a educación y salud y la alta violencia de género mantienen en pánico y penuria a altos sectores de la población.

"La economía de México, el crimen y la violencia dictarán lo que sucederá con la migración en los próximos años", concluye Ruiz Soto.

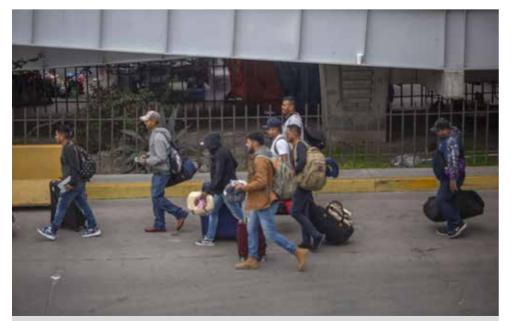

Jóvenes migrantes caminan para cruzar la frontera legalmente y trabajar en el vecino país. (Foto Archivo Cuartoscuro)

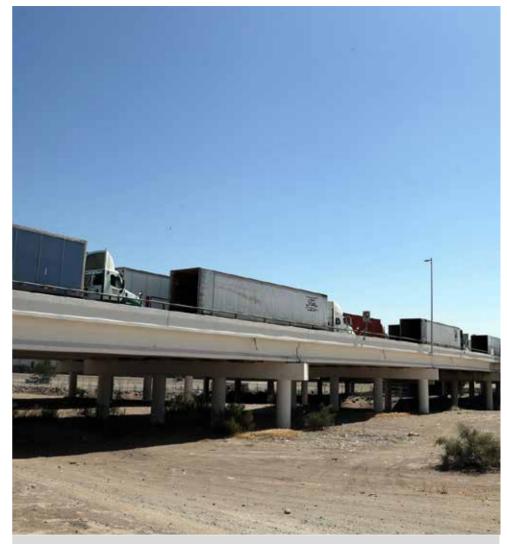

Fotografía donde se observan largas filas de tráileres en el Puente Internacional Zaragoza, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. (Foto EFE)

# EMPRESARIOS MEXICANOS TEMEN UN FRENO COMERCIAL EN LA FRONTERA TRAS NUEVA ORDEN DE EU

Por Redacción / El Independiente

iudad Juárez (EFE).- Tras cumplirse una semana de la orden del presidente de Estados Unidos que restringe el asilo, los empresarios mexicanos temen que les afecte en tema de la frontera que comparten, donde las exportaciones podrían detenerse por el cambio de prioridades de las autoridades del vecino país o nuevas restricciones de Texas.

El coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo, Thor Salayandía Lara, expresó que la Administración estadounidense, al tener a innumerables migrantes por procesar, podría reorientar a los agentes que verifiquen la mercancía en los vehículos de carga para que ahora procesen a los extranjeros, lo que retrasaría las exportaciones.

"Si el día de mañana Estados Unidos necesita más gente para procesar a toda esa gente, pues van a quitar agentes del CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) de los cruces comerciales para irse a atender a todos estos procesos migratorios", advirtió en una entrevista.

Ciudad Juárez, centro de la crisis humanitaria por la migración, Salayandía pronosticó que esto "va a hacer que se atoren (atasquen) otra vez las filas, que haya más embotellamientos, que tarden más las cargas para cruzar a Estados Unidos".

#### INCERTIDUMBRE

La nueva normativa de Biden, que firmó hace una semana, permite deportar a aquellos que no superen los estrictos estándares de asilo cuando sobrepasa el número de 2,500 detenciones diarias en la frontera en un promedio de siete días. Aunque el presidente, Andrés Manuel López Obrador, so-

licitó a la Casa Blanca que deporte a los migrantes "directo" a los países de donde provienen, a los empresarios les preocupa las implicaciones por la saturación fronteriza.

#### FRONTERA SUR ATIBORRADA

El presidente de la Red de Albergues Somos Uno por Juárez y director del Albergue Vida, Francisco González, estuvo de acuerdo con que la ciudad no está preparada para la cuantiosa cantidad de gente que hay y que están por venir.

"Lo que va a generar el endurecimiento de la ley migratoria es que la gente tarde más en la frontera se aglomere más tiempo aquí en la frontera y eso implica que quedan más vulnerables, más expuestos en temas de salud, de seguridad, y están más expuestos a redes de tráfico de personas, a ser extorsionados", apuntó.

Manifestó que en los últimos 15 días los refugios de la red subieron de 30% a y un 45% de ocupación y, en menos de 15 días, superaron el 60%. "Con esta nueva ley nuestra perspectiva es que la gente como quiera siga viniendo porque las circunstancias y factores que provocan que vengan siguen existiendo en los lugares donde ellos viven", añadió.

Las personas que esperan cruzar, dijeron, se sumarán a los retornos masivos o paulatinos, lo que produciría un caos en la ciudad porque el cruce por opciones legales como la aplicación CBP One, "es muy lento".

"La 'App' ha estado muy lenta, nos dijeron que de mayo para acá habría más actividad en cuanto a atender las solicitudes de la aplicación, pero sigue siendo lenta de alguna manera. Por ejemplo, con nosotros en tres meses solamente han salido tres familias", señaló.



Foto: Archivo Cuartoscuro (Imagen ilustrativa)

#### SEQUÍA MATA ESPECIES EN EL POBLADO DE ANÁHUAC EN CHIHUAHUA

Por Luis Carlos Silva

a intensa sequía que azota al país ha causado la muerte de miles de peces que han cubierto la superficie de una laguna en el estado de Chihuahua, en el poblado de Anáhuac en el norte de México, y las autoridades locales culpan a las extremas temperaturas que se han prolongado a lo largo de los últimos 50 días.

En la laguna Bustillos se produjeron estos lamentables hechos cuando las temperaturas subieron por encima de los 40 °C (104 °F).

Esta situación mantiene los focos rojos encendidos en Chihuahua donde miles de familias exigen a las autoridades prácticas y planes de prevención para evitar la muerte de especies en claros de agua.

Los niveles de agua de la laguna están peligrosamente bajos, dijeron las autoridades por lo que miles de peces comenzaron a morir.

De un momento a otro, los ejemplares empezaron a aparecer muertos hace una semana dijeron líderes vecinales y lugareños del Estado más grande de la República Mexicana.

Cabe recordar que todo el territorio mexicano se ha visto afectado por las altas temperaturas, con una decena de ciudades, incluida la capital, rompiendo récords históricos.

Según estadísticas de la Secretaria de Salud en la actual temporada de calor que comenzó el 17 de marzo y concluye el 5 de octubre, han muerto 125 personas por padecimientos relacionados con las altas temperaturas. En tanto, trabajadores de las comunidades de Anáhuac y Cuauhtémoc limpiaban la zona porque ahora se teme que los restos de los ejemplares, algunos ya en avanzado estado de descomposición, puedan provocar enfermedades.

Según las autoridades locales, el nivel de la laguna, que se extiende sobre unos 3.300 kilómetros cuadrados, se encuentra por debajo de 50% de su nivel.

"Al disminuir la cantidad de agua (...) Los contaminantes se concentran más y afectan a las especies que aquí viven", dijo a la prensa Irma de la Peña Meraz, jefa del Departamento de Ecología del municipio.

A ello se suma que el agua que queda no es de la mejor calidad, explicó.

#### LA PEOR SEQUÍA EN 90 AÑOS

Expertos y funcionarios estatales señalan que de alguna u otra forma la aguda sequía afecta a casi el 90% de México, es decir se trata de la tasa más alta desde 2011.

Sin embargo, se argumentó que el estado de Chihuahua se vio particularmente afectado, ya que la mayor parte de su territorio está sumido en los niveles más extremos de sequía.

En la laguna había mucha menos agua para que vivieran los peces y el agua restante era de mala calidad, señaló Irma de la Peña, jefa del Departamento de Ecología de la ciudad de Cuauhtémoc.

"Cuando la cantidad de agua disminuye, los contaminantes se concentran más y por lo tanto también afectan a las especies que viven aquí", dijo De la Peña.

Fuente: Gobierno de Chihuahua.



Foto: Archivo Cuartoscuro (Imagen ilustrativa)



**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

# SUPERAR LA SEQUÍA EN MÉXICO, REQUERIRÁ VARIOS AÑOS DE INTENSAS LLUVIAS: UNAM

Por Redacción / El Independiente

Superar la sequía actual requerirá varios años de intensas lluvias, pues su presencia en el verano próximo no significará que nos recuperemos de inmediato, advierte el académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Saúl Arciniega Esparza.

En México, históricamente se han experimentado sequías a partir de 1984, y en los últimos 14 años la más severa fue en 2011 y 2012, la cual se prolongó durante dos años; posteriormente, en 2016 y 2017, prevalecieron periodos secos, aunque sin tanta intensidad, lo que indica que la precipitación promedio en esas fechas estuvo por debajo de lo esperado, señala una nota publicada por la agencia de noticias (AMEXI).

Asimismo, expone que superar la sequía que hoy se vive depende de cuánto tiempo llueva; tendríamos que esperar bastantes años de precipitaciones intensas, además de que la temperatura y la evaporación no muestren cambios significativos.

"Si bien los sucesos hidrometeorológicos son los que más daños monetarios y repercusiones manifiestan a la población, las sequías son el segundo que más estragos financieros causan, aunque no las que más poblaciones lesionan", señala.

Refiere que de 2000 a 2015 se reportaron 145 sequías que ocasionaron perjuicios por casi 21 mil millones de pesos, de ahí la importancia de analizar y comprender por medio de tecnologías y modelos numéricos para cuantificar y determinar el deterioro que provocan.

#### LA SEQUÍA EXCEPCIONAL ES LA MÁS SEVERA

De acuerdo con Arciniega Esparza, son eventos naturales temporales y recurrentes, y una parte normal del clima en todas las regiones del mundo. Sin importar si son húmedas o secas, están catalogadas en distintas intensidades, y la seguía excepcional es la más severa.

Precisa que hay diversos tipos de sequía: meteorológica, por falta de lluvias, es decir, asociada al clima principalmente; agrícola, cuando hay un déficit de humedad en el subsuelo, lo que perjudica principalmente a los agricultores.

La sequía hidrológica, que implica la reducción de cuerpos de agua y de almacenamiento en acuíferos; en tanto que aquella que representa impactos ambientales, sociales y económicos se le denomina socioeconómica.

Cuando se presentan consecuencias permanentes en el ecosistema, que generan un sitio cada vez más seco y con menos precipitación, debería considerarse aridez, porque es una condición que conlleva procesos que no se pueden detener tan fácilmente, explica Arciniega Esparza.

"Si se trata de un proceso temporal inducido por el hombre, podemos definirlo como escasez hídrica, ejemplo de ello sería la mala gestión del agua en las presas, pero si este proceso no se puede revertir con facilidad, estaríamos en el curso de desertificación", subraya el especialista universitario.

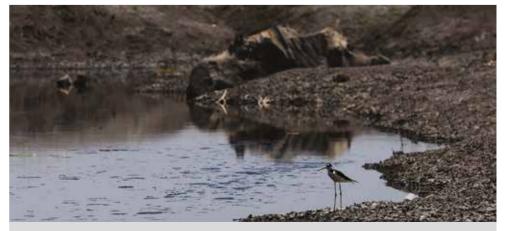

Foto: Archivo Cuartoscuro

# ZÓCAILO 2024

# BRUGADA INVITA A BAILONGO PARA CELEBRAR

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

ras ganar los comicios del 2 de junio como Jefa de Gobierno, Clara Brugada, abanderada de la coalición "Sigamos haciendo historia en la Ciudad de México", convocó a los habitantes de la capital mexicana a celebrar dicho triunfo con lo que denominó como el "Gran Baile de la Victoria de la Cuarta Transformación" que se celebrará el 15 de junio en el Monumento a la Revolución.

Este encuentro se ofrecerá también para festejar la victoria en Alcaldías, Senadurías, y representantes populares en el Congreso Federal y Local.

Clara Brugada Molina reconoció a todas y todos los capitalinos, "porque la decisión que tomaron recientemente es una decisión del pueblo, de la ciudadanía que desea que se construya el segundo piso de la transformación", destacó

"El 2 de junio será recordado: ganó un proyecto de futuro y esperanza, ganó la democracia. Nuevamente, esta gran ciudad se convierte en el corazón de la Cuarta Transformación", afirmó.

Foto: Campaña / Archivo

El Gran Baile de la Victoria de la Cuarta Transformación, será de entrada gratuita, y tendrá lugar el sábado 15 de junio, a las 16:00 horas, en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República S/N, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

La celebración será amenizada por Los Yaguarú de Ángel Venegas, agrupación respaldada por 18 años de trayectoria musical, que se caracteriza por tocar el género de la cumbia y "plasmarla en su música para transmitirla con un estilo único al público", destacó un comunicado de prensa.

"Son 14 del Tiburón Morales, uno de los grupos musicales más importantes de América Latina, exponentes del llamado son cubano; así como el músico Gabo Revuelta, representante del mexikan sound system, que juega con géneros como el hip hop, el reggae, la cumbia, el dub y el dubstep", detalló.

El evento, también tendrá una sorpresa especial, ya que se espera la presencia de "un gran salsero" invitado cuya identidad se revelará hasta el evento, "prometiendo hacer de esta fiesta una experiencia inolvidable para todos los asistentes", concluyó.

# CLARA BRUGADA JEFA DE GOBIERNO

## APROBARÁ MORENA PENDIENTES DE COMUNIDAD TRANS

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

iputados locales de Morena efectuaron una mesa de diálogo con integrantes de colectivos trans en el Congreso CDMX, para abordar los temas pendientes como la violencia contra la comunidad trans, la "Ley Paola Buenrostro" y la dictaminación para sancionar el transfeminicidio.

Acerca de la Ley Paola Buenrostro, con la que se busca tipificar el transfeminicidio en la capital del país, el morenista, Temístocles Villanueva dijo que, dicho tema se intentó exponer, en el Congreso en junio de 2022 y no se concretó.

Mientras que, el 25 de marzo informó sobre la presentación, nuevamente, de la propuesta, pero a la fecha, no ha sido discutida.

Villanueva Ramos, refirió que esta dictaminación es una deuda que tiene el Congreso con la comunidad trans, al tratarse de un tema rezagado en comisiones a pesar de la creciente violencia contra esa comunidad en la Ciudad de México.

Es de resaltar que, la iniciativa lleva el nombre de Paola Buenrostro, trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016 por un hombre identificado como Arturo Felipe Delgadillo, quien solicitó sus servicios. Hoy se encuentra prófugo.

Asimismo, la iniciativa busca reformar diversos artículos del Código Civil del Código Penal local, de la Ley Orgánica de la Fiscalía CDMX y de la Ley de Víctimas para tipificar el transfeminicidio y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

A su vez, la diputada Ana Francis López explicó que ha enviado exhortos a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, sin embargo, no han tenido respuestas favorables.

Propuso que el tema sea presentado el pleno en la última Sesión Extraordinaria, convocada por la Junta de Coordinación Política para el 18 de julio del presente año, a reserva de que la Comisión mencionada tenga listo el dictamen correspondiente antes de esa fecha.

También, la diputada de Morena Xóchitl Bravo, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia reiteró su compromiso de dar celeridad al dictamen pendiente y aseguró que la comunidad trans siempre encontrará en ella una aliada para desahogar los temas necesarios para su bienestar.

# DEFENSA DE ALE ROJO RECHAZA AUTO ATENTADO

Por David Polanco / CDMX Magacín

a defensa de la alcaldesa electa Alessandra Rojo de la Vega, el abogado José Luis Nassar, negó que el incidente que ella sufrió el pasado mes de mayo, haya sido un auto atentado como lo dio a conocer recientemente la Fiscalía Capitalina.

Lo anterior, dijo que es producto de las fuerzas del morenismo que, no han podido aceptar "el triunfo contundente de Rojo de la Vega como alcaldesa electa en Cuauhtémoc".

El litigante solicitó a la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México "respetar el sigilo que debería guiar a una investigación", luego de que revelaran detalles de los avances de la misma sobre el atentado, ya que aún están en una etapa temprana para llegar a una conclusión sobre el caso.

El litigante dio a conocer que desde el día de los hechos han encontrado atrocidades que no sólo constituyen actos violentos de género y revictimización, "sino que también son violatorios a derechos humanos recogidos en nuestra Constitución Federal y en los Tratados Internacionales".

Nassar Peters lamentó que el pasado lunes 10 de junio, en medios de comunicación se difundiera un video en dónde el encargado de la Fiscalía Capitalina sostiene que el hecho que puso en peligro la vida de la entonces candidata se trataba de un "autoatentado".

Dichas acusaciones, a las cuales Nassar Peters calificó de graves, dijo que no tienen ningún sustento dentro de sus propias líneas de investigación y que además conllevan una enorme irresponsabilidad en el servicio público a su cargo.

El representante legal de la candidata electa de la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lamentó que la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México invierta tiempo y recursos para intentar "crear una opinión pública, tendenciosa y engañosa, "en lugar de estar realmente investigando con seriedad y parcialidad las conductas delictivas que se cometen diariamente en la Ciudad de México".



Foto: Especial

# NO VAMOS A ABANDONAR LA **RESISTENCIA: TABOADA**

Por Guillermo Juárez / CDMX Magacín

■l excandidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición "Va por la CDMX", Santiago Taboada, dijo que es parte de parte de la generación del cambio y agradeció a quienes creyeron en su proyecto amplio y plural, por lo que aseguró que continuarán en la resistencia.

"No vamos a dejar de ser valientes, no vamos abandonar la resistencia, pero hay que tener claridad en los propósitos y en los objetivos", dijo Taboada en un mensaje en sus redes sociales.

"Decidí esperar a la revisión de las actas y que el conteo de los votos concluyera. Soy una parte de la generación del cambio, que lucha, se levanta, que sigue adelante y que no se da por vencida. Esta no es la parada final, sino una estación que nos hará más fuertes. Te lo digo viéndote a los ojos: aquí, nadie se baja", expresó Taboada Cortina en redes sociales.

Destacó que a pesar de muchas irregularidades que el INE permitió, reconoció que, el voto de la mayoría no lo favoreció en las urnas. "Porque así son las reglas de la democracia que yo decidí respetar", remarcó.

Agradeció a los liderazgos, los casillitas, a la sociedad civil, los jóvenes que los escucharon en las universidades, a las cámaras empresariales y las organizaciones sindicales.

"Gracias a quienes, con su voto, nos obligan hoy a sacudirnos el voto levantarnos seguir".

Continua: "La generación del cambio encontró pese a la derrota un camino, no podía tocarnos u momento más importante en el país, incluso de lo que está ocurriendo en el mundo para ponernos a prueba para retarnos como generación", dijo.

Expuso que es un hecho que, "no podremos encontrar las respuestas para el futuro" si nos perdemos en lo que ya es pasado". Exhortó a la población a enfocarse en las respuestas y las acciones y dejar atrás la frustración "que muchos sentimos" porque el proyecto del cambio no llegó en estos momentos a la CDMX"

Afirmó que, la "generación del cambio" debe convertirse en una generación de respuestas para lograr el verdadero estado del bienestar para derrotar a la polarización y el chantaje de perder un programa como mecanismo de control social para derrotar a la pobreza como clientela electoral y "derrotar a la violencia como ingrediente que se normaliza en nuestras vidas".

Pidió a la ciudadanía no renunciar y participar para defender la libertad, la justicia, la verdad combatir la violencia, la pobreza y la corrupción y seguir luchando para hacer una "cancha más pareja" para todos.

"Pero debemos elegir bien como lo haremos no podemos equivocarnos porque siempre estaremos regresando a este mismo momento", advirtió.

"Tenemos que dialogar en las circunstancias que prevalecen hoy debemos encontrar nuestro lugar para ser jugadores y no fichas en el tablero porque el país no le pertenece a nadie, nadie propone confrontación grosera ni sumisión cobarde que quede claro seremos parte en las soluciones para una mejor ciudad y un mejor país ", concluyó.



Foto: Especial

## **MENSAJE POLÍTICO**



www.cdmx.info

## REELECCIÓN DE ALCALDES EN 2027, DERECHO ADQUIRIDO

Por Alejandro Lelo de Larrea

unque se apruebe la reforma que pretende la futura presidenta Claudia Sheinbaum, que prohibiría la reelección de alcaldes, diputados y senadores, no les sería aplicable esa eventual normatividad a quienes acaban de ser electos, porque compitieron con la Ley vigente que sí permite esta posibilidad, y estarían habilitados para competir por el mismo cargo en 2027 y 2030.

De darse ese cambio en la Ley atentaría contra derechos adquiridos, protegidos por el artículo 14 Constitucional: "A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".

Es decir, de aprobarse lo que propone Sheinbaum sería inaplicable, por ejemplo, para los alcaldes de la Ciudad de México recién electos, porque compitieron con la norma que les permite reelegirse para cubrir dos periodos consecutivos de 3 años. Para el caso de los diputados locales y federales, la legislación vigente les concede ser electos en cuatro ocasiones consecutivas (12 años), y los senadores en una ocasión, también para durar 12 años. Los derechos son irrenunciables.

Hoy, el artículo 53, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México establece: "Las alcaldesas y los alcaldes y concejales podrán ser electos consecutivamente para el mismo cargo, hasta por un periodo adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato".

En la Constitución federal, el artículo 59 dicta: "Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos". Es decir, hasta por 12 años. En realidad, el proyecto de Sheinbaum tiene un fin político-partidista. Remite al viejo PRI, que hoy se llama Morena. Como partido hegemónico requiere darle espacio a todos los que vienen formados en la fila para las candidaturas. En el viejo priísmo tenían una frase que definía esto a la perfección: "Que se sienten los que ya bailaron".

En Morena, Sheinbaum podrá ordenar que sus estatutos se adecúen de inmediato a la nueva normatividad, pero desde el proceso electoral 2027 que acaten por instrucción política para que ninguno de sus militantes se postule al mismo cargo para un periodo consecutivo. Lo cierto es que incluso en 2027 Morena mismo podría hacer excepciones, si en ciertas alcaldías o distritos no surgieron nuevos liderazgos, y deban recurrir a la reelección para garantizar los triunfos, habida cuenta que sólo les interesa preservar y acumular más poder.

Sin la elección consecutiva de alcaldes es muy probable que Clara Brugada ni siquiera hubiera sido la candidata a la Jefatura de Gobierno, porque habría terminado su periodo como alcaldesa de Iztapalapa el 30 de septiembre de 2021, y se habría quedado sin una plataforma para seguir creciendo. Santiago Taboada, ni se diga.

Ya en el futurismo de la oposición en la Ciudad de México, para la alcaldesa electa por la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega sería muy importante la reelección en 2027, porque se perfilaría como la principal mujer para contender por la Jefatura de Gobierno en 2030. Enfrente tendría a dos adversarios fuertes, pero ya pasados sus dos periodos de gobierno: Mauricio Tabe en la Miguel Hidalgo, y Giovani Gutiérrez en Coyoacán.

Habrá que ver si con la reforma judicial, con juzgadores a modo de la "4T" prevalece la irretroactividad de la Ley consagrada desde la Constitución de 1824 en su artículo 148, o si eliminan ese derecho adquirido hace 200 años. Lo veremos.

# **GLORIETA DE COLÓN**

# ¿QUIÉN VA A LIDERAR AL 47% DE ELECTORES DE OPOSICIÓN?

lado el resultado electoral del 2 de junio en la CDMX, quedan claras

dos cosas. La primera: se confirma que Movimiento Ciudadano fungió como esquirol de Morena, y sólo participó para quitarle votos a la oposición. No es simplemente que se llevó 410 mil sufragios, equivalentes al 7.36%, sino que impidió una elección a dos bloques, en la que probablemente más gente habría salido a votar contra el régimen.

🗸 a más asimi- La segunda: el 47% de los votantes no quiere para nada a Morena, pero esos ciudadanos no tienen claro ahora quién los va a representar. Todo apunta que el PRI y el PRD van a la extinción en la capital. Las organizaciones sociales que conforman la "Marea Rosa" ya dijeron que no van a hacer su partido político, por lo que muy difícilmente podrían competir por la vía institucional para cargos públicos. Queda el panismo: tiene ahora el gran reto de encabezar a la oposición, pero antes debe resolver sus diferencias internas y también rescatar su identidad de casi 90 años, pues no hay que olvidar que es el partido político más longevo de México. Data de 1939.

#### ¿BATRES LO PERMITIRÁ?

A propósito de lo difundido ayer en este espacio, del funcionario de Comunicación Social del GCDMX, Martín Salvador, que ha atentado contra la libertad de expresión de dos periodistas de CDMX Magacín, colegas de varios medios de comunicación nos escribieron para contarnos que este "servidor público" actúa de manera sistemática bloqueando el trabajo de reporteros, incluso hasta con empujones, algo que por supuesto han permitido sus jefes en las administraciones de Miguel Mancera, Claudia Sheinbaum y ahora Martí Batres, quien seguramente no quisiera ser cómplice por omisión de una conducta que podría encuadrar en un delito contra la libertad de expresión. Sequiremos informando.

#### TABOADA NO IMPUGNÓ

Finalmente, Santiago Taboada, ex candidato opositor a la Jefatura de Gobierno, decidió no impugnar la elección, porque dijo que a pesar de las irregularidades cometió Morena y le permitió el INE, el voto no le favoreció. ¿No debió impugnar el proceso, al menos para dejar precedente de cómo se enfrentó a una elección de Estado? Es pregunta.



Foto: X / @linda\_dimitrova

#### **CONFIDENTE EMEEQUIS**



# EMMANUEL MACRON, UNA CRISIS AUTOINFLIGIDA

ronías de la política. Justo cuando se celebraron los 80 años del desembarco de soldados de los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, en

Macron disolvió la Asamblea

Nacional y llamó a elecciones

para el 30 de junio. La jugada

es extraña y peligrosa, pone

en entredicho a su propio

gobierno y abre las puertas

a una cohabitación con los

lugartenientes de Marine Le

Pen

Normandía, los europeos acudieron también a las urnas, entre el seis y el nueve de junio.

Además de la carga simbólica del momento, la propia coyuntura hacía que se reafirmaran viejos valores como los de la libertad y la democracia.

Y no es para menos, si se mide desde 1944, y luego se añade la caída del Muro de Berlín, se calibrará el enorme avance europeo en lo que

respecta a la construcción de un espacio de paz y de derechos.

Pareciera una obviedad, pero no lo es, y menos para un continente, y en particular para Francia, donde las marcas de los años treinta y cuarenta están por todos lados; en las plazas, los parques y las estaciones del Metro, recordando que la resistencia, que hizo posible la liberación, tuvo un altísimo costo.

Para el presidente de Francia, Emmanuel Macron, las ocho décadas del Día D, significaban también un momento de estelaridad y reafirmación de su apoyo a Ucrania.

Entre los invitados especiales, y esto no es casualidad, estaba Volodímir Zelenski.

Ahí, con la mirada hacia la playa de Omaha, punto principal del desembarco, el presidente Macron señaló: "ante el retorno de la guerra en nuestro continente, ante el cuestionamiento de todo aquello por lo que combatieron, ante los que pretenden cambiar fronteras por la fuerza o reescribir la historia, seamos dignos de los que desembarcaron aquí".

Lo observaban viejos combatientes, mostrando medallas y portando memorias de aquellos días terribles y hermosos a la vez, porque su heroísmo significó el principio del fin de la ocupación nazi.

Macron, para esos momentos y en compañía de Joe Biden, contaba con las mediciones que indicaban que el Reagrupamiento Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, tendría un desempeño notable en los comicios.

Una paradoja que la formación más alejada de las gestas de los aliados y de esos 130 mil soldados que se batieron con ferocidad para liberar a un país que no conocían, sea la que podía alcanzar más asientos en el centro de deliberación europeo.

El semanario *Le Nouvel Obs* publicó una potada que resumía las inquietudes y temores del momento: "Extrema derecha en Europa. La amenaza interior".

Lo que nadie previó, o fue guardado como un secreto, sería lo que ocurrió después de que se ratificó el triunfo de RN con un 31% de los apoyos para el parlamento europeo.

Macron disolvió la Asamblea Nacional y llamó a elecciones para el 30 de junio. La jugada es extraña y peligrosa, pone en entredicho a su propio gobierno y abre las puertas a una cohabitación con los lugartenientes de Marine Le Pen.

Si lo que buscaba el presidente de Francia

era tomar una decisión temeraria en el peor momento, con una guerra en Ucrania y con la próxima inauguración de los juegos olímpicos, eso es lo que hizo.

El cálculo es el que ha funcionado, hasta ahora, que sugiere que ante el peligro de la llegada de Le Pen al poder, la clase política actuará en consecuencia y protegerá a la democracia.

Pero también podría ocurrir que quienes resistan a la llegada de la ultraderecha sean las agrupaciones de izquierda, entre ellas los partidos Socialista, Verde, Comunista y La Francia Insumisa, ya que están en condiciones aritméticas, de disputar una mayoría en las elecciones.

Por lo pronto, ya se pusieron de acuerdo, algo que parecía imposible hace apenas una semana, y conformaron lo que llaman el Nuevo Frente Popular, otro guiño al pasado, pero que encaja con soltura en la coyuntura.

La gran incógnita es el propio Macron, que luce poco capaz de inspirar un acuerdo centrista, ya que la derecha tradicional, Los Republicanos, están divididos, al grado de que su líder Eric Ciotti, anunció una alianza con Le Pen, aunque ya fue destituido.

Esto es una novedad, porque las formaciones políticas tradicionales habían sido rejegas a una alianza con los extremos y más aún con un partido, el RN, claramente racista y contrario a la construcción europea.

Algo parece seguro, Macron tendrá que invitar a un primer ministro en esquema de cohabitación, una fórmula que permite que siga gobernado, quien ya no tiene mayoría, aunque sujeto a diversas restricciones, como ocurrió entre François Mitterrand y Jacques Chirac.



Foto: EFE

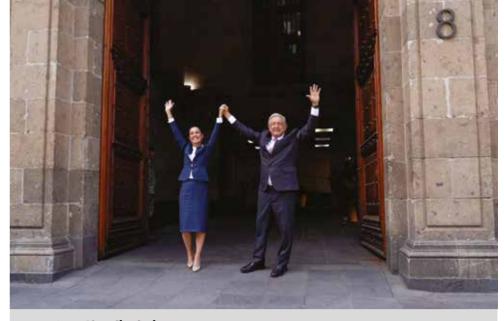

Foto: X: @Claudiashein

#### **PUNTO DE QUIEBRE**



# LAS CALIFICADORAS Y EL GRADO DE INVERSIÓN

FERNANDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ @FER\_MARTINEZG RMX99@HOTMAIL. COM

a presidenta electa Claudia Sheinbaum, anunció al terminar su reunión-comida con el presidente López Obrador, la realización de una amplia consulta a nivel nacional con

Lo que el presidente no se

pone a pensar es que, de

llevarse a cabo esa reforma

constitucional, el país estaría

en serio riesgo de perder el

grado de inversión. Recuperar

las calificaciones de las tres

principales agencias, Standard

& Poor,s, Moody's y Fitch

Ratings puede llevar hasta diez

años

un parlamento abierto a todos los ciudadanos interesados en las nuevas iniciativas que se presentarán en septiembre cuando se instale la nueva legislatura, en especial en lo relativo a la reforma al poder judicial.

El diálogo nacional que anunció Claudia Sheinbaum incluirá a las universidades, barras de abogados, asociaciones diversas, los propios empleados del poder judicial y todo aquél interesado en la propuesta de reforma. Su actitud contrastó con la del presidente que en ese tema ha sido insistente en que se trata de un asunto que aprobó el pueblo con su

voto en las elecciones del pasado 2 de junio, por lo que su deseo es ver aprobado su "Plan C" antes de entregar la banda presidencial a su sucesora.

a su sucesora.

En los sectores académicos y sobre todo entre especialistas en temas de derecho, la opinión que se ha difundido es la que tiene que ver con la idea de que ese "Plan C" va a transformar el estado de derecho y

tanto los ciudadanos como los empresarios y sus negocios, ven con desconfianza lo que pueda pasar en el ambiente de negocios al cambiar las reglas del juego democrático.

La presidenta electa desestimó las repercusiones que han afectado al peso en su paridad con el dólar ante los anuncios dados a conocer desde el pasado 7 de junio cuando la bolsa perdió casi un 4% en sus títulos y el peso se devaluó un 8%. A pesar de que tanto Sheinbaum, Ramírez de la O y después el diputado Ignacio Mier, salieran a tratar de calmar las aguas, pronto el presidente les corrigió la plana y reiteró que la reforma al Poder Judicial va y se aprobará por la nueva legislatura en septiembre, ante

lo que nuestra moneda nuevamente resintió un impacto negativo.

Lo que el presidente no se pone a pensar es que, de llevarse a cabo esa reforma constitucional, el país estaría en serio riesgo de perder el grado de inversión. Recuperar las calificaciones de las tres principales agencias, Standard & Poor,s, Moody's y Fitch Ratings puede llevar hasta diez años, una década perdida. Ante la inminente aprobación de la reforma, es muy probable que estas calificadoras, que al día de hoy le dan grado de inversión a México con una nota de BBB con perspectiva "estable", la modifiquen a negativa al llegar a la toma de posesión.

Si el actual inquilino de Palacio Nacional en verdad aprecia a su sucesora, debería ver el entorno con altura de miras y tratar de dejarle un país con las mejores condiciones de gobernabilidad, sobre todo en materia económica, pues ya con el déficit fiscal que le heredará y

con las arcas casi vacías por haber gastado más de lo presupuestado, bastantes problemas van a tener en el inicio de su gobierno.

Si la terquedad del presidente de promover la aprobación de la reforma al Poder Judicial, sin cambiarle ni una coma, se mantiene para septiembre y Claudia Sheinbaum no se atreve a proponer al presidente esperar un tiempo razonable, el

parlamento abierto no servirá de nada, el nuevo gobierno iniciará con muchos obstáculos porque la deuda del país llegará tan bajo que será catalogada por los especialistas como deuda o bonos "chatarra".

Todo lo logrado, una economía estable, con inflación moderada, un peso relativamente fuerte, índices altos de nuevas inversiones, interés creciente de traer a México empresas de regiones lejanas, que buscan relocalizarse en nuestro país, puede tornarse en un ambiente inestable con nuevas reglas del juego que no satisfagan a los mercados y que por ello ahuyenten las nuevas inversiones y se acelere la salida de capitales.

# ASESINAN A COMANDANTE DE POLICÍA DE COMUNIDAD INDÍGENA DE TARECUATO, MICHOACÁN

Por Redacción / El Independiente

orelia (EFE).- Presuntos sicarios asesinaron a balazos a un comandante de la Policía Comunal del poblado indígena purépecha de Tarecuato, en el estado mexicano de Michoacán, oeste del país.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a EFE que inició una investigación por el homicidio del mando policial, identificado como Heriberto Peña Cisneros, de 43 años y quien desde hace tres era comandante de la corporación indígena.

El mando policial fue asesinado cuando en compañía de dos personas comía en el restaurante "Mariscos Charly", ubicado en la carretera estatal que une los municipios de Jacona, Tangamandapio y Los Reyes, en Michoacán.

Peña Cisneros recibió al menos ocho impactos de bala por la espalda, a manos de dos sicarios que le dispararon con pistolas a corta distancia.

Los presuntos responsables lograron huir de la escena del crimen en un vehículo que los esperaba a las afueras del lugar, pese a que testigos pidieron la intervención de agentes de la Policía Comunal, Guardia Civil (Policía Estatal) y de la Guardia Nacional.

Una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía apunta a una posible venganza del crimen organizado, ante la lucha que mantienen en esta región de Michoacán al menos cuatro cárteles del narcotráfico.

Estas organizaciones criminales son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Cártel de Los Reyes, éstos dos últimos que forman parte del conglomerado criminal autodenominado como Cárteles Unidos.

Los grupos de sicarios de estos grupos criminales se disputan el control de actividades como la producción y tráfico de drogas como la marihuana y el cristal (metanfetaminas), así como secuestros y la extorsión a comerciantes, transportistas y agricultores.

Tarecuato es una comunidad del municipio de Tangamandapio, donde la mayoría de sus pobladores son de la etnia purépecha, por lo que se rigen por la ley ancestral de "usos y costumbres".

Los mandos e integrantes de la Policía Comunal han sido designados por los propios pobladores, en un intento por evitar que la corporación sea infiltrada por el crimen organizado.



El mando policial fue asesinado cuando en compañía de dos personas comía en el restaurante "Mariscos Charly", ubicado en la carretera estatal que une los municipios de Jacona, Tangamandapio y Los Reyes, en Michoacán. (Foto: EFE)

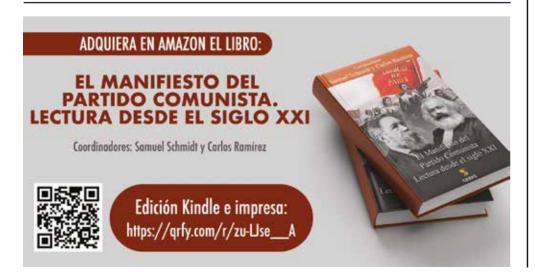

## JUEZ ORDENA A PEMEX SEGUIR PAGANDO PENSIÓN POR VIUDEZ A MARÍA AMPARO CASAR

n juez de Distrito ordenó a Petróleos Mexicanos (Pemex) continuar con el pago de la pensión por viudez a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), pues se trata de un «derecho adquirido», informó la Agencia Mexicana De Información (AMEXI).

Al otorgarle una suspensión definitiva para continuar pagándole la pensión, el juzgador concluyó la inexistencia de algún motivo para no hacerlo, porque, hasta el momento no hay una orden escrita para ello, además de la existencia del beneficio constitucional de ella para defenderse.

#### **PEMEX DEBE PAGAR**

De acuerdo con la decisión del juez Sexto de Distrito en Materia del Trabajo en la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolffer, Pemex debe seguir entregando el recurso por la muerte de Carlos Márquez Padilla, exasesor en la Dirección General Administrativa de Pemex, quien murió cuando cayó del piso 12 del edifi-

cio de la petrolera en la Ciudad de México, en octubre de 2004.

La suspensión definitiva fue otorgada, luego de la petición hecha por María Amparo Casar de aclarar lo dicho en la conferencia de prensa en Palacio Nacional respecto a que ella pidió al entonces procurador Bernardo Bátiz, registrar como causa de muerte de su marido un hecho accidental y no un suicidio.

De acuerdo con la sentencia del juez, Pemex dejó de pagar la pensión desde el 16 de febrero de 2024, cuando supo que en la averiguación previa se determinó no ejercer acción penal debido a que Márquez Padilla se había suicidado.

Al analizar los argumentos de Pemex, el juez consideró la falta de estos, porque durante todos estos años, el área legal de la empresa petrolera tuvo la oportunidad de acceder a la carpeta de investigación y no lo hizo.

Por ello, decidió no puede ser suspendido el pago al ser un derecho adquirido por Casar, al ser beneficiaria de su marido.

## ONU-DH DEMANDA ESCLARECER ASESINATO DE MUJERES Y NIÑOS EN LEÓN, GUANAJUATO

a oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena la masacre de mujeres y niños ocurrida el domingo 9 de junio, en León, Guanajuato, y llamó a las autoridades a esclarecer la "presunta actuación irregular" de efectivos de la Guardia Nacional (GN), y dar a conocer públicamente la investigación como lo ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del martes 11, según informa Gloria Leticia Díaz para la Agencia Apro.

En su cuenta de X el organismo de Naciones Unidas alentó a las autoridades "a realiza investigación exhaustiva, imparcial e independiente que conduzca a enjuiciar a todas los responsables por acción y omisión", para lo cual recomendó la utilización del Protocolo de Minnesota, dirigido a la investigación de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

Para el organismo, sobre "la presunta actuación irregular" de miembros de la GN, "refuerza la necesidad de esclarecer lo sucedido, sancionar a los responsables e informar a la ciudadanía, tal y como lo mencionó el presidente", López Obrador.

En su breve mensaje, la ONU-DH invocó a la "implementación de medidas de control y estrategias efectivas para evitar que eventos de esta naturaleza se repitan".

Al condenar los hechos el organismo internacional expresó sus "condolencias a las familias de las víctimas".

De acuerdo a la información difundida por medios de comunicación, a partir de videos de cámaras de seguridad aledañas al lugar de los hechos, la noche del domingo, un grupo de cinco hombres armados, con uniformes tácticos, al parecer de la GN se introdujeron a una vecindad marcada con el número 405 de la calle de Pénjamo, en León, de donde salieron con una bolsa negra de basura.

Cinco minutos más tarde, un grupo de civiles portando armas, entraron al mismo domicilio, donde habrían ejecutado a cuatro mujeres y dos menores de edad.

En su conferencia de prensa de este martes, López Obrador anunció que se estaba indagando el caso.



Un grupo de cinco hombres armados, con uniformes tácticos, al parecer de la GN se introdujeron a una vecindad, donde cinco minutos más tarde, un grupo de civiles portando armas, entraron al mismo domicilio, donde habrían ejecutado a cuatro mujeres y dos menores de edad. (Foto X: Especial)

#### **BRÚJULA DEL CAMBIO**



RABASCAL51@HOT

@RABASCAL

# SEXENIO DE AMLO: DÉBIL CRECIMIENTO ECONÓMICO ALTA INFLACIÓN

iferentes estudios sobre la economía mexicana durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) coinciden en señalar que se ubicó muy por debajo

de lo ofrecido, de un Producto Interno Bruto (PIB) de 3% por año, pero al promediarlo en los seis años >estimando el 2024 en curso< han llegado a la conclusión de un PIB de 0.7% o 0.8%, por las diferencias metodológicas, es decir, se tuvo un débil crecimiento económico; y que en el año en curso, a mayo, hay claros indicadores de que se está desacelerando, con revisiones a la baja sobre su crecimiento anual, de 2.2% a 1.8%, conforme al Citibanamex y Banco de México (Banxico).

También el sexenio se ha caracterizado por una tendencia al alza de la inflación general, muy por arriba de la meta institucional de Banxico, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en mayo de 2024 la inflación general fue de 4.69%, mayor a lo observado en abril, cuando fue de 4.65% y el componente no subyacente, mantiene una trayectoria ascendente, con 6.19%, mayor que el mes anterior que se ubicó en 5.54%; donde en su interior, las frutas y verduras son las que muestran una más elevada variación anual, con un aumento de 18.55%, elevando el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de la canasta básica en 14.9%, afectado a la población más desprotegida.

Conforme al informe de la SHCP, hay un incremento del gasto en el sector público del 18.1%, que significa su mayor alza en 24 años y representan 2 billones 998 mil 710 millones de pesos, impulsado fundamentalmente por las erogaciones de las obras insignia del presidente AMLO, entre las que destacan por sus montos, el Tren Maya, el Tren Urbano CDMX – Toluca, el Proyecto Interoceánico y la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, con el propósito de terminarlas antes de que concluya su mandato; así como una aceleración en el gasto de subsidios y transferencias adelantadas, con base a la legislación electoral.

El proceso electoral 2024, el más grande de los tiempos modernos, al combinar los federales y estatales, provocó en sí mismo, un brutal incremento del 51.1% en subsidios y transferencias, en los primeros cuatro meses del año; de manera simultánea la SHCP reporta que los ingresos totales del sector público crecieron a un menor ritmo en el cuatrimestre, con 5.8%, a 2 billones 621 mil 169.6 millones de pesos; lo que podemos resumir, en que se gastó más y se tuvieron menos ingresos.

Es de la mayor importancia resaltar, que los datos expuesto con anterioridad, dispararon de manera impresionante, el déficit fiscal a 377 mil 540.8 millones de pesos en los primeros cuatro meses de este año, desde 59 mil 189.6 millones en igual lapso del 2023, es decir, el déficit fiscal se multiplicó 6.4 veces.

Con base en la información presentada, podemos afirmar que la economía mexicana en el sexenio de AMLO ha dejado en el balance una débil productividad y de la actividad económica, así como una relevante caída en el empleo formal y una elevada inflación, de carácter estructural, donde no han funcionado la políticas monetarias

aplicadas por Banxico. En arranque de la economía en el 2018, tuvo un saldo del PIB negativo, luego viene la pandemia del Covid-19, que generó una crisis muy aguda, el rebote vino tarde y no tan efectivo, pero el nivel de recuperación ha sido mínimo y muy desigual por sectores; donde según cifras del INEGI, hasta el cierre del 2023 el PIB de México fue de 25.1 billones de pesos y al cierre del 2018 era de 24.6 billones, lo que muestra un magro crecimiento de tan sólo 4.0%.

Independientemente de lo que suceda este año >sólo tenemos estimados, que se han revisado dos veces a la baja<, el sexenio de AMLO ha sido el de más débil crecimiento desde el de Miguel de la Madrid (1982-1988) cuando el PIB creció 3.9%; los estimados del crecimiento promedio del PIB en el gobierno de AMLO será de 1.1%, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y Citibanamex lo calcula en 0.8%, cifras que lo colocan como el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid, es decir, desde hace 36 años.

Si consideramos las cifras tomando en cuenta el PIB per cápita al primer trimestre era de 194 mil 895 pesos, por debajo de los 197 mil 361 pesos, que se observó al inicio del 2018; que, para explicar este fenómeno de la caída del PIB, el FMI, plantea la hipótesis de:

 "Una de las razones básicas de este estancamiento es que, a diferencia de otros países, el gobierno de AMLO no hizo prácticamente nada para apoyar a las empresas ni durante la crisis ni para salir de ella. No hubo una política pública para mitigar los efectos de la crisis".

Tomando en consideración los datos del empleo formal, tenemos que en noviembre del 2018 había 20.5 millones de personas inscritas en el IMSS y hasta abril de este año había 22.4 millones de personas, lo que significa, se han creado únicamente 1.9 millones de puestos de trabajo en este lapso, es decir, en estos 66 meses del gobierno de AMLO, este dato representa una importante desaceleración, en la creación de empleos formales; si hacemos un rápido análisis comparado tenemos, que en todo el sexenio de Peña Nieto, se añadieron 4.2 millones de puestos y con Felipe Calderón fueron 2.3 millones.

Otra de las características negativas en el sexenio de AMLO, es una alta inflación, con mucha resiliencia a bajar, hasta el momento tenemos una inflación acumulada de 31.31%, muy por encima de los tres sexenios anteriores; en el análisis comparado tenemos, que en el de Peña Nieto, la inflación acumulada fue de 23.35%; con Calderón fue de 25.62% y con Fox fue de 27.35%; datos calculados a los 66 meses de los sexenios.

Por último y no menos importante, está el fuerte incremento de la deuda del sector público, que en el actual sexenio de AMLO se ubicó en 44.8% con relación al PIB en el 2018 y a 49.7% estimado por la SHCP para el fin de este año >sin considerar las deudas de Pemex y CFE.

#### **REFLEXIONES FINALES**

- El sexenio de AMLO: se puede caracterizar por el débil crecimiento económico y una alta inflación general, con fuerte resiliencia a bajar.
- El PIB en el 3T sólo aumentó en 0.3% y la inflación en mayo fue 4.69% con tendencia al alza, de los últimos tres meses de manera consecutiva y el componente

- no subyacente, mantiene una trayectoria ascendente, con 6.19%, en su interior, las frutas y verduras son las que tienen una más elevada variación anual, con un aumento de 18.55%, elevando el IPC, de la canasta básica en 14.9%, afectado a la población más desprotegida.
- Repunta 18% el gasto público, su mayor alza en 24 años, impulsado fundamentalmente por las erogaciones de las obras insignia del presidente AMLO.
- El proceso electoral en sí mismo, provocó un aumento del 51.1% en subsidios y transferencias, para satisfacer al electorado.

- Se disparó de manera impresionante, el déficit fiscal a 377 mil 540.8 millones de pesos en los primeros cuatro meses de este año.
- Hay una fuerte caída en el empleo formal, en estos 66 meses del gobierno de AMLO, donde se han creado únicamente 1.9 millones de puestos de trabajo en este lapso.
- Las dependencias que más incrementaron su gasto anual real fueron: Energía, con 253.4%, Turismo y Trabajo y Previsión Social, con 153.4% y 107.5% y el INE con 104.1%, por el proceso electoral 2024.
- En el sexenio de AMLO, tenemos el menor crecimiento del PIB, en sólo 4.0% y el mayor crecimiento de la inflación acumulada de 31.3%.

El autor es coordinador de investigaciones políticas de La Crisis, Indicador Político y colaborador del periódico El Independiente.



Esta gráfica muestra claramente cómo se disparó el gasto público total, en los primeros cuatro meses del año en curso, en 18.1%. (Fuente: SHCP) (Gráficas y fotos: Cortesía del autor).

#### Dependencias que Aumentaron más su Gasto



En esta gráfica presentamos por orden de importancia a las dependencias que más incrementaron su gasto anual real, donde el primer lugar aparece Energía, con 253.4%, seguida de Turismo y Trabajo y Previsión Social, con 153.4% y 107.5%, así como el INE con 104.1%, por el proceso electoral 2024. (Fuente: SHCP)

#### Análisis Sexenal PIB e Inflación

está por encima de los gobiernos anteriores.



En estas gráficas observamos claramente, como en el sexenio de AMLO, tenemos el menor crecimiento del PIB, en sólo 4.0% y el mayor crecimiento de la inflación acumulada de 31.3%, con una base de cálculo, comparable: 66 meses. (Fuente: INEGI )

## RESPIRA EL PESO Y CAE LA BOLSA DE NUEVO, SIGUE LA INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS

Por Luis Carlos Silva

ras una semana negativa y de turbulencias, el peso mexicano se apreció ayer al alcanzar una cotización del orden de 18.44 pesos por dólar, luego de tener su peor nivel en 15 meses.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó cayendo al cerrar la jornada con una caída de 1.32%, equivalente a 700.24 puntos por lo que su Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) quedó en 52.275.65 puntos.

Cabe recordar que los cambios impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de un amplio paquete de reformas, han puesto a temblar a los mercados desde las elecciones del 2 de junio ante el temor de que una holgada victoria de su partido y aliados ayude a aprobarlos rápidamente en el próximo Congreso.

La moneda local MXN= cotizaba en 18.4460 por dólar casi al final de los negocios, con una ganancia del 1.52% frente al precio de referencia del miércoles, cuando llegó a debilitarse hasta 18.9860, un nivel no visto desde marzo de 2023.

Lo cierto es que ayer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, volvió a mostrar su respaldo a los cambios al aparato de justicia, al abogar por que los jueces y magistrados del Poder Judicial sean electos por el voto popular, como plantea la controversial reforma.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX perdió un 1.32% a 52,275.65 puntos.

Algunos analistas consultados al respecto indicaron que el "superpeso" mantendrá varios días más de altibajos hasta el gobierno federal no defina el tema del análisis y discusión de la Reforma Judicial propuesta para septiembre próximo en el Congreso.

Alejandro Miranda Salcedo analista financiero dijo que definitivamente la presidenta electa, Claudia Sheinbaum se equivoca cada vez que interviene para calmar los ánimos y provocar estabilidad cuando el que siempre incendia todo es el presidente de la República, con sus aseveraciones y declaraciones tronantes sobre las Reformas que aún busca impulsar desde Palacio Nacional.

#### **ASÍ CERRÓ EL DÓLAR EN BANCOS:**

BBVA México - 17.54 pesos a la compra y 18.72 pesos a la venta

Citibanamex - 17.82 pesos a la compra y 18.86 pesos a la venta

Banco Azteca - 17.15 pesos a la compra y 18.66 pesos a la venta

Banorte - 17.15 pesos a la compra y 18.70 pesos a la venta

Banca Afirme - 17.50 pesos a la compra y 19.30 pesos a la venta

Scotiabank - 1500 pesos a la compra y 19.50 pesos a la venta

Inbursa - 18.20 pesos a la compra y 19.20 pesos a la venta

Fuente: Bancos, calificadoras y Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



**Foto: Cuartoscuro** 

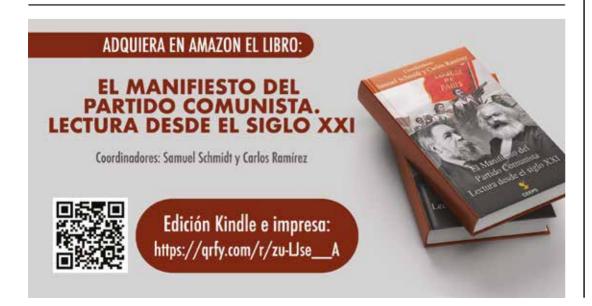



**Foto: Archivo Cuartoscuro** 

# SEQUÍA Y CALOR DISPARAN CANASTA BÁSICA

Por Luis Carlos Silva

e han elevado en forma desproporcionada y con un evidente abuso por parte de comerciantes, los precios de la canasta básica y alimentos perecederos. Cilantro, cebolla, jitomate, chile serrano, naranja y demás cuestan entre un 25 y 30% más esta semana, por lo que el pretexto que ponen los dueños de negocios es que las altas temperaturas dañan las cosechas y disparan los precios de los introductores.

En solo una semana, un mismo producto como la naranja, la fresa y aguacate que se producen en gran escala en México cuestan entre un 20 y un 35% más caro cada vez.

Además, otros factores que inciden son: Cobro de derecho de piso, sequía, calor y dólar caro. Se advirtió son los pretextos más utilizados para generar carrera alcista.

En la actualidad en el Valle de México, alcaldías de la CDMX y en varias entidades que colindan con la capital de la República Mexicana, no existe una autoridad que regula los precios de los alimentos principalmente frutas y verduras, las cuales se ofertan a precios exorbitantes y que, en la mayoría de los casos, la gente los debe pagar.

Durante un recorrido realizado por varias colonias de la CDMX y del Estado de México fue posible corroborar los precios del jitomate que actualmente cuesta 40 pesos, el chile serrano que vale 75 y 80 pesos dependiendo el lugar, la naranja que cuesta hasta 45 pesos por tres kilos y el cilantro una verdura que antes era muy barata, hoy en día no lo venden en menos de 5 y 10 pesos el manojo.

En las colonias Doctores, Obrera y Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc es común ver puestos o recauderías donde los precios de algunas frutas y verduras están hasta 20 y 35% más caras cada semana.

Lo mismo sucede en colonias de la alcaldía Iztapalapa donde los precios de un jugo de naranja se ubican en los 25 y 30 pesos el medio litro y cuando se pidió una explicación de porque está tan caro, el argumentó que se dio es que por la sequía hay menos producción y el costo se elevó considerablemente.

La familia Islas Gómez entrevistada al respecto narró que suelen comprar un licuado de naranja con papaya y ciruela pasa para uno de sus integrantes, por el cual les cobran 35 pesos, ayer por el mismo licuando esta familia pagó \$50 pesos, es decir, 20 pesos más en solo una semana.

Cabe señalar que el argumento de la dueña del puesto de jugos fue: "la naranja y la ciruela me las venden más caras cada día", dijo la comerciante de jugos y licuados.

En otras zonas del Valle de México como Cuautitlán, Coacalco, Tultepec, Zumpango y Tepotzotlán es común ver como dueños de negocios de frutas y verduras venden sus productos entre un 20 y 30% más cara cada semana.

Violeta Ramos dueña de un negocio de frutas y legumbres dijo que ella vende a 25 pesos el medio litro de jugo de naranja, y en 55 pesos el litro, pero que en realidad la naranja por kilo llega a estar hasta en los 45 pesos y en un precio tope de 70 pesos por kilo debido a la escasez de esta.

Fuente: Consumidores y comerciantes de diversas zonas del Valle de México.

#### **POR LA ESPIRAL**



## MERCADO ENERGÉTICO EUROPEO: OPORTUNIDAD HISTÓRICA

a situación es compleja frente a la guerra de Putin en Ucrania

Europa ha dejado en manos

externas su viabilidad

energética. No es más que

una enorme irresponsabilidad

porque se trata de una

vulnerabilidad que no solo

atenta contra su seguridad

energética presente y futura,

por supuesto, pone en riesgo

su planta productiva. ¿Cómo

se produce sin la luz, el gas y

el petróleo necesarios?

con todas las consecuencias colaterales de sobra conocidas y aquí en Europa la factura que se ha pagado por apoyar a Ucrania ha venido en forma de más inflación.

La emergencia en la Unión Europea (UE) pasa por encontrar lo más rápidamente posible la cuadratura del círculo para el mercado energético europeo prácticamente dependiente de las importaciones de gas y de petróleo.

Europa ha dejado en manos externas su viabilidad energética. No es más que una enorme irresponsabilidad porque se trata de una vulnerabilidad que no solo atenta contra su seguridad energética presente y

futura, por supuesto, pone en riesgo su planta productiva. ¿Cómo se produce sin la luz, el gas y el petróleo necesarios?

Ya no digo suficientes, los necesarios que diariamente echan a andar a las fábricas, las empresas y las industrias. La gran interrogante es, ¿cómo los estrategas y asesores internacionales siempre ávidos de crear escenarios futuribles de riesgos, no vieron ante

sus narices tal debilidad para la UE?

Rusia al final la ha cristalizado lanzando su órdago contra el talón de Aquiles de los europeos que tienen ante sí un reto mayúsculo y al mismo tiempo una clara oportunidad histórica. Nunca como ahora, la UE tiene ante sí la posibilidad de reformular su modelo energético.

La díscola Europa está llamada a entenderse ante el desafío energético por necesidad, por estrategia, por supervivencia y por viabilidad. No es una cuestión meramente pasajera, ni coyuntural, las decisiones deben ser de carácter estructural.

Ahora mismo su principal problema es Rusia. Pero dentro de una o dos décadas podría



Foto: EFE

ser Argelia o algún otro país africano o inclusive Estados Unidos; su aliado transatlántico atravesó cuatro años a la deriva de la globalización durante el gobierno de Donald Trump al que políticamente es demasiado pronto para darlo por muerto de cara a noviembre de 2024.

Sería un error muy grave pasar de la dependencia energética rusa a la dependencia energética con otro tipo de países políticamente inestables y con los que además hay temas de por medio como la democracia y los derechos humanos. No se puede mirar de reojo a dictaduras solo por la persistencia de un interés energético, sin guardar la coherencia, que la propia UE exige para temas tan sensibles.

Con Rusia se llegó al paroxismo: en 2021, la UE pagó 195 mil millones de euros por petróleo importado y 63 mil millones de euros por

gas; en total, 258 mil millones de euros. Dicho año, la factura total pagada a las empresas energéticas rusas fue por 160 mil millones de euros (sumada por gas y por petróleo) un cuantioso caudal.

#### A COLACIÓN

Tenemos un club comunitario que, año con año, de promedio compra el 92% del petróleo que necesita y el 84% de su gas. Los desafíos presentes de-

ben imponerse en las rancias ideas de algunos países sobre la utilización de la energía nuclear, pero es menester que la UE invierta más en exploración en aguas profundas y que vertebre con ductos y gasoductos la Europa mediterránea con la Europa central y la del este.

Diversificar la cesta energética no sucederá pasado mañana porque hay mucho por invertir para generar un boom de la energía eólica, solar, de las alternativas con hidrógeno y de los biocombustibles de los que casi nadie habla y que podrían generar una nueva industria a su alrededor. Alternativas para lograr una independencia energética existen, lo que falta es visión, voluntad y dejar los egoísmos en el armario.

España tiene ante sí la oportunidad histórica de ser eje de ese cambio estructural si logra consolidar su alianza con Alemania para el gasoducto a través del Pirineo que tanto recelo ha provocado en el presidente francés, Emmanuel Macron, reacio al proyecto aduciendo razones ecologistas e interesado en no abrir un debate al respecto en su país porque carece de una mayoría en el Congreso.

Francia ha sido un tradicional defensor de la energía nuclear. A la fecha cuenta con 56 reactores y ha logrado sortear el impacto del precio de la luz que, por ejemplo, ya resienten los consumidores españoles y otros más en Italia, Grecia, Holanda, Alemania, Austria, Bélgica y en Países Bajos.

Tampoco hay una amplia política de subvenciones que bien podría ser impulsada desde Bruselas para que las comunidades de vecinos puedan con toda facilidad instalar paneles solares. Hay algunas ayudas a cuentagotas y los sistemas siguen siendo carísimos. Insisto: la ventana de oportunidad la ha abierto Putin, queda que Europa le saque el mayor provecho.

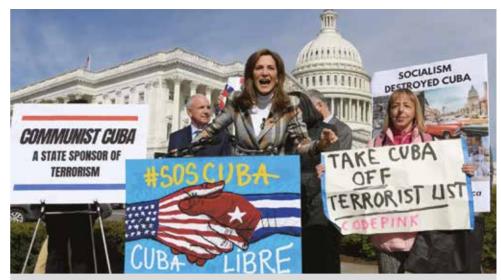

Foto: EFE (Imagen ilustrativa)

# MÁS DE 1,100 "PRESOS POLÍTICOS" EN CUBA DENUNCIA PRISONERS DEFENDERS

Por Redacción / El Independiente

Prisoners Defenders (PD), organización de derechos humanos denunció este jueves que la "represión" ha dejado 19 nuevos casos de "presos políticos" en Cuba durante mayo pasado, contabilizando un total de 1,113.

"Este mes se ha caracterizado por la represión contra manifestantes pacíficos, el operativo represivo a gran escala contra periodistas independientes, las torturas a presos con padecimientos psiquiátricos y la negación de beneficios carcelarios para presos políticos con derecho a ellos", como libertad condicional o la suspensión del trabajo correccional, según un comunicado.

De acuerdo con información de la agencia EFE, once fueron detenidos "arbitrariamente" por participar en las manifestaciones de la población de Juraguá (Cienfuegos) el pasado 28 de mayo.

Esas protestas, según PD, surgieron tras llevar esta localidad más de 14 horas sin servicio eléctrico en uno de los apagones casi diarios, y 27 días con desabastecimiento de agua.

"Las autoridades les impusieron una fianza de 200,000 pesos cubanos (530 dólares en el mercado de cambio real en Cuba, una cifra inalcanzable para la mayoría de los cubanos) y están siendo procesados por los presuntos delitos de 'desórdenes públicos', 'desacato' o 'atentado'".

#### OPERATIVO REPRESIVO CONTRA PERIODISTAS INDEPENDIENTES

Entre los detenidos se encuentra Erich González Lima, periodista, residente en la Ciudad

Nuclear de Juraguá, de acuerdo con PD. Además, con motivo del aniversario de la fundación de la República de Cuba, el 20 de mayo, "el régimen desplegó un operativo represivo contra activistas y periodistas independientes por toda la isla: detenciones, interrogatorios, decomisos y amenazas".

Prisoners Defenders cita los casos de varios periodistas, como Yosmaury Casares Soto y Raciel Álvarez Díaz, del medio Panorama Pinareño, "detenidos en San Juan y Martínez (Pinar del Río)" el 9 de mayo; les fueron "confiscados" los equipos de trabajo.

Y José Luis Boada Valdés "ha sido sancionado a 9 años de privación de libertad por el delito de 'propaganda contra el orden constitucional'. Llevaba más de dos años preso en el Combinado del Este por haber escrito en una pared varias frases contrarias a Miguel Díaz-Canel", presidente de Cuba.

PD también alerta de que "el régimen de Cuba encarcela a personas con padecimientos psiquiátricos y discapacidades en prisiones ordinarias, donde sufren humillaciones, vejaciones y tortura por parte de los funcionarios".

Adel de la Torre es un joven que sufre esquizofrenia paranoide y que, con 25 años, "fue encarcelado por manifestarse pacíficamente" en las protestas sociales del 11 de julio de 2021.

Cumple condena de siete años de cárcel en la Prisión 1580, San Miguel del Padrón de La Habana, donde ha sufrido, denuncia PD, "violentas golpizas por parte de los guardias, y es testigo de las torturas que sufren todos los presos que padecen enfermedades mentales en esta prisión". Con información de EFE.



Foto: EFE (Imagen ilustrativa)

# CASABLANCA 2024

# TRUMP TIENE DOS POSIBILIDADES ENTRE TRES DE GANAR SEGÚN UN NUEVO PRONÓSTICO ELECTORAL: THE HILL

Por Redacción / El Independiente

e acuerdo con la investigación de Sarah Fortinsky y publicada en THE HILL, el expresidente Trump tiene una probabilidad de 2 a 3 de ganar la Casa Blanca en noviembre, según el modelo de pronóstico electoral de The Economist lanzado el miércoles.

El modelo predice que Trump tiene una probabilidad de ganar de 66 a 100, mientras que el presidente Biden tiene una probabilidad de ganar de 33 a 100. Los resultados son similares a un modelo de pronóstico de Decisión Desk HQ y The Hill publicado a fines del mes pasado . En la actualización más reciente de ese modelo, Trump tiene una probabilidad de 56-100 de ganar la presidencia, mientras que Biden tiene una probabilidad de 44-100.

El modelo de pronóstico de The Economist, que se actualizará diariamente, coloca la probabilidad de una victoria de Trump en el nivel más alto desde principios de marzo: la predicción diaria más temprana que The Economist incluyó retroactivamente en su modelo de pronóstico.

Durante unos tres meses, las posibilidades de Trump de ganar estuvieron entre 50 y 50, llegando ocasionalmente a 60 o 61. Las posibilidades de Biden, por el contrario, estuvieron en su mayoría entre 40 y bajando ocasionalmente a 39 o 40.

A diferencia de los promedios de las encuestas nacionales, que sugieren una carrera reñida entre Trump y Biden, el modelo de pronóstico analiza el mapa de votos del colegio electoral y calcula la probabilidad de que un candidato alcance los 270 votos necesarios para ganar.

El modelo de The Economist identifica seis estados en disputa, con un valor de 77 votos electorales, que serán decisivos en noviembre, señalando que Trump ganó cinco de los seis en 2016 y Biden ganó los seis en 2020.

Cuatro estados están clasificados como "inciertos", lo que significa que la probabilidad de una victoria de Trump en el estado es inferior a 65 entre 100: Nevada (64 entre 100), Pensilvania (63 entre 100), Wisconsin (59 entre 100) y Michigan (56). en 100).

El modelo predice que una victoria de Trump es "probable" (es decir, 65-85 entre 100) en Georgia (76 entre 100) y en Arizona (69 entre 100).

El modelo combina encuestas a nivel nacional y estatal con varios otros puntos de datos, incluidos patrones históricos de votación, indicadores económicos e información demográfica, que han demostrado ser predictivos en ciclos electorales presidenciales anteriores.

Luego, el modelo ejecuta 10,001 escenarios, cada uno de los cuales contiene "diferentes porcentajes de votos en cada estado y diferentes valores para el impacto de los sesgos en las encuestas y otras características". La determinación final refleja el porcentaje de escenarios que ganó cada candidato.

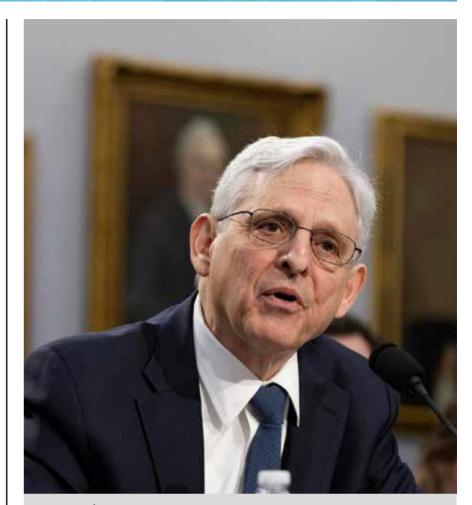

Fotografía de archivo del fiscal general, Merrick Garland, durante una audiencia en Washington. (Foto EFE)

# DONALD TRUMP, SORPRENDIDO DE QUE TAYLOR SWIFT NO LO APOYE PARA LAS ELECCIONES

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- El expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) se mostró sorprendido ante legisladores de su partido en el Capitolio de que la cantante Taylor Swift no lo apoye para las elecciones de noviembre próximo, pese a que durante su mandato firmó una ley que protegía a los cantautores y productores de la industria, según congresistas presentes en la reunión.

Según información de medios nacionales como The Hill y CNN, Trump cuestionó la probabilidad de que la estrella de pop dirija su apoyo a Joe Biden, pues, aunque en este periodo electoral la compositora de 'Blank Space' no se ha posicionado a favor de ninguno de los candidatos, durante el ciclo anterior apoyó al actual presidente de EE.UU.

"¿Por qué iba ella a apoyar a ese tonto? Ni siquiera sabe bajarse del escenario", dijo el exmandatario, según los reportes.

Swift se ha convertido en una de las celebridades más populares de los últimos tiempos y el apoyo a alguno de los candidatos podría ser crucial durante este ciclo electoral.

Trump consideró que Swift debería apoyarlo porque durante su mandato aprobó la llamada Ley de Modernización de la Música, celebrada por la industria y que protegía a los creadores y productores.

Esta no es la primera vez que Trump habla sobre la cantante. En el libro 'Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass', el expresidente elogió efusivamente a Swift cuando el escritor Ramin Setoodeh le preguntó sobre lo que pensaba de ella:

"Creo que es guapa, ¡muy guapa! Me parece muy guapa. Creo que es liberal. Probablemente no le guste Trump. He oído que tiene mucho talento", apuntó. Este jueves, Trump regresó al Capitolio por primera vez desde el ataque de 2021, en el que sus partidarios atacaron el recinto legislativo con la intención de anular los resultados de las elecciones de 2020.

En la reunión con los legisladores, Trump supuestamente hizo comentarios sobre el aborto y otros temas que afectarán la campaña electoral en los próximos meses.

Su visita llega dos semanas después de que fue declarado culpable de 34 delitos penales tras el juicio que enfrentó en Nueva York por falsificación de registros comerciales en el caso que involucra a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.



Foto: EFE

#### BIDEN TIENE SU WATERGATE POR DESACATO DEL FISCAL Y EL MAL MANEJO DE DOCUMENTOS CLASIFICADOS

Por Redacción / El Independiente

ashington (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, aprobó una resolución que declara en desacato al fiscal general, Merrick Garland, por negarse a publicar las grabaciones del presidente, Joe Biden, en un caso de mal manejo de documentos clasificados.

La resolución, aprobada con 216 votos a favor y 207 en contra, es un nuevo paso en la estrategia del Partido Republicano de aumentar la presión sobre la Administración demócrata en medio de la campaña de las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre.

El fiscal especial Robert Hur rechazó en febrero pasado procesar a Biden por mal manejo de unos documentos clasificados de su época como vicepresidente (2009-2017), aunque en un duro informe puso en cuestión la memoria y las capacidades mentales de Biden.

En respuesta, los republicanos solicitaron la grabación de los interrogatorios que Hur le hizo a Biden, pero el Departamento de Justicia rechazó su publicación.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, defendió declarar en desacato a Garland porque considera intolerable que el Departamento de Justicia y el Poder ejecutivo "oculten información al Congreso".

Tras conocerse el resultado de la votación, el fiscal general, nombrado por Biden en 2021, emitió un comunicado en el que dijo que "es profundamente decepcionante que la Cámara de Representantes haya convertido una autoridad seria del Congreso en un arma partidista".

"La votación de hoy ignora la separación constitucional de poderes, la necesidad del Departamento de Justicia de proteger sus investigaciones y la cantidad sustancial de información que hemos proporcionado a los comités", declaró Garland.

El Departamento de Justicia se ha escudado hasta ahora en que sí difundió una transcripción del contenido del interrogatorio a Biden.

La minoría demócrata de la Cámara Baja acusa a los republicanos de querer obtener esa grabación para tergiversarla con fines políticos y electorales.

Garland es el tercer fiscal de la historia de Estados Unidos declarado en desacato por el Congreso, pero difícilmente será procesado porque el Departamento de Justicia debe decidir posteriormente si le da seguimiento y él lidera ese gabinete.

La CNN también ha demandado a la Administración para acceder a la grabación del interrogatorio de Biden.

#### ESTUDIANTES ISRAELÍES ORGANIZAN HUELGA EN SOLIDARIDAD CON LOS REHENES EN GAZA

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- Cientos de estudiantes de varias universidades israelíes organizaron ayer jueves un paro parcial en solidaridad con los rehenes en la Franja de Gaza y para demandar al Gobierno israelí un acuerdo de alto el fuego para liberarlos.

El paro, organizado por el sindicato nacional de estudiantes en colaboración con la plataforma que representa a las familias de los rehenes, tuvo lugar en los campus de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv o la Universidad de Haifa, entre otros.

En el campus de Givat Ram de la Universidad Hebrea, muy cerca de la Knéset (Parlamento israelí), algo más de un centenar de estudiantes se congregaron bajo el abrasador sol del mediodía para escuchar discursos, rezar y mostrar su solidaridad a los familiares de los 116 aún cautivos de Hamás.

"Necesitamos la ayuda del mundo para traer de vuelta a los rehenes, porque es un derecho humano básico vivir en libertad y seguridad", dijo ante la multitud Shay Dickmann, prima de Carmel Gat, una de las israelíes aún secuestrada desde hace más de ocho meses. "Nadie quiere una guerra para sí misma. Todos queremos vida", añadió.

Poco después, Sapir Lev, estudiante de medicina en la Universidad Hebrea y amiga de Dickmann, dijo a EFE que es importante que el Gobierno y los legisladores israelíes vean que los estudiantes están de parte de las familias.

"Nadie quiere una guerra. Nadie quiere combates y muerte. Solo queremos vida, queremos paz, queremos que todos vuelvan a casa. Es algo que nos toca a todos", aseguró la joven.

El paro llega en plenas negociaciones para un acuerdo de tregua y liberación de rehenes, que pese a la insistencia de Estados Unidos sigue lejos de materializarse.

#### HAMÁS REPROCHA A EU QUE NINGÚN FUNCIONARIOISRAELÍSEHAPRONUNCIADO A FAVOR DE LA TREGUA EN GAZA

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- El grupo islamista Hamás reiteró de madrugada haber abordado de forma "positiva" la última propuesta para alcanzar una tregua en Gaza, esbozada hace dos semanas por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero reclamó que, desde entonces, ningún cargo israelí ha reafirmado su apoyo a tal propuesta.

En un comunicado oficial, en el que Hamás desgrana su postura en siete puntos, el grupo critica las últimas declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, quien ha presionado al movimiento para que acepte el plan sin miramientos y culpado de torpedearlo al añadir cambios que no son "viables". "Si bien (el secretario de Estado estadounidense, An-

tony) Blinken continúa hablando de la aprobación de 'Israel' de la última propuesta, no hemos escuchado a ningún funcionario israelí expresar su aprobación", dijo Hamás.

Ya el pasado día 11, tras la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que urgía la implementación de dicha tregua, Hamás anunció su disposición para cooperar con los mediadores y entablar negociaciones indirectas para llegar a una tregua.

Si embargo "el mundo no escuchó ninguna bienvenida o aprobación por parte de (primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu o su gobierno nazi sobre la resolución del Consejo de Seguridad, sino que continuaron enfatizando el rechazo de cualquier alto el fuego permanente", denunció hoy el grupo, "en contradicción con la iniciativa del presidente Biden".



Foto: EFE



Foto: EFE

# SUBE A 37,232 LA CIFRA DE MUERTOS, Y A MÁS DE 85 MIL HERIDOS LA GUERRA EN GAZA

Por Redacción / El Independiente

erusalén (EFE).- Los bombardeos israelíes del último día causaron al menos 30 nuevas víctimas mortales y más de 100 heridos en la Franja de Gaza, según los datos de ayer jueves del Ministerio de Sanidad, controlado por Hamás.

Así, la cifra total de muertos aumentó a los 37.232, el 70% mujeres y niños, y la de heridos a 85.037, además de unos 10.000 cuerpos que siguen bajo los escombros.

En las últimas horas, cinco gazatíes murieron y 17 fueron heridos en ataques israelíes contra dos casas en el campo de refugiados de Nuseirat (centro), mientras que fuentes palestinas dicen que las fuerzas israelíes utilizaron explosivos para destruir edificios en el centro de Rafah.

La agencia palestina Wafa denunció también la muerte de un civil, en un ataque con un dron contra una reunión de civiles, cerca del puerto de Gaza, al oeste de la ciudad homónima. En este área, el barrio de Zeitun continúa siendo bombardeado desde el aire por segundo día consecutivo, denunció Wafa.

En Rafah, el extremo más meridional de la Franja, el Ejército intensificó la madrugada de este jueves sus ataques contra su costado occidental, cuyo cruce terrestre con Egipto permanece cerrado, lo que impide a más de 11.000 gazatíes con problemas de salud abandonar el enclave para recibir tratamiento médico.

La situación para los niños gazatíes continúa siendo muy crítica y, en estos ocho meses, al menos 33 han muerto como consecuencia del hambre, según datos de ayer del Gobierno de Hamás.

Por su parte, el Ejército israelí informó hoy en un comunicado haber eliminado a más de diez milicianos en el centro de Gaza en el último día, "incluido un participante de la masacre del 7 de octubre", así como haber destruido más de 45 "objetivos" en toda la Franja, entre ellos estructuras militares, milicianos, lanzacohetes y túneles.

## HEZBOLÁ ATACA CON COHETES Y DRONES VARIAS POSICIONES MILITARES ISRAELÍES

Por Redacción / El Independiente

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hezbolá reivindicó ayer jueves un ataque con cohetes y drones contra una serie de objetivos militares en el norte de Israel, como parte de su respuesta al asesinato de un importante comandante del movimiento fallecido hace dos días en el sur del Líbano.

Según explicó en un comunicado, sus combatientes dispararon proyectiles tipo 'Katyusha' y 'Falaq' contra seis cuarteles del Ejército israelí, al tiempo que "varias bandadas de drones de ataque" se dirigían contra tres bases militares destacadas del Estado judío.

Entre los objetivos de la acción estuvieron una base que sirve de cuartel general al Mando Norte y otra que, de acuerdo con Hizbulá, es la "principal sede de inteligencia responsable de asesinatos en la región norte".

El Ejército israelí confirmó el lanzamiento de unos 40 proyectiles procedentes del Líbano contra las zonas de los Altos del Golán y Galilea, donde su impactó desencadenó una serie de incendios, pese a que varios fueron interceptados por las defensas antiaéreas del Estado judío.

El ataque de Hizbulá fue una respuesta a la muerte de su alto comandante Taleb Sami Abdalá, conocido como Abu Taleb, quien falleció el martes por la noche junto a otros cuatro miembros del grupo en un bombardeo israelí contra la vivienda en la que se encontraba en la localidad de Jouaiyya (sur).

También en respuesta a la muerte del líder, la baja de mayor rango en las filas de la formación chií en ocho meses de fuego cruzado, el movimiento volvió a atacar un poco más tarde dos de las posiciones israelíes que ya habían sido objetivo de su acción simultánea.

Según otro comunicado emitido por el grupo chií, esa segunda operación fue llevada a cabo con sendos "escuadrones" de aviones no tripulados.

Los enfrentamientos entre Hizbulá e Israel se intensificaron en las últimas semanas, lo que, junto a una fuerte subida de tono por parte de las autoridades israelíes, ha disparado los miedos al estallido de una guerra abierta entre ambos este mismo verano.



Foto: EFE

#### SÓLO PARA CONOCEDORES

# "MATAR A LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO"

Me parecen lamentables

los acontecimientos que

culminaron con la no

contratación de Robert Dante

Siboldi como timonel de los

Tigres. Por dónde usted lo

quiera ver, solamente hay un

perdedor y ese es el futbol

mexicano

a noticia convulsionó al futbol mexicano: "Robert Dante Siboldí ha sido cesado de la dirección técnica de Tigres y se dice que detrás de ello existen audios y textos que involucran a su cuerpo técnico con acusaciones de filtrar información táctica a los Rayados del Monterrey".

Da la impresión de que la prensa "tiró la piedra y escondió la mano" al "denunciar" supuestas conductas reprobables de los auxiliares del estratega uruguayo, sin que existiera alguna prueba de su dicho. La difamación "cuando no tizna; mancha".

Dada la gravedad del asunto, que implica la solvencia moral de los involucrados,

no se le puede, ni se le debe dar "carpetazo" así no más, como si nada hubiera ocurrido y todos los involucrados le deben una explicación a la afición.

El Club Tigres tenía la obligación de publicar una aclaración; sin embrago, se hicieron como que la virgen les hablaba y no salieron a pronun-

ciar un desmentido, haciendo que creciera la especulación.

Lo mismo que Rayados, quienes "supuestamente" también "tuvieron vela en el entierro" al ser acusados de "comprar" la información táctica que colaboró para que ganaran el partido ante su acérrimo rival. Lejos de exigir una explicación de las cosas, prefirieron que el silencio cubriera con su manto esta penosa situación, dándole leña a los lobos.

Las autoridades (in) competentes de la Liga Mx, de la misma manera deberían de haber exigido una explicación y haber mantenido un firme posicionamiento al respecto exigiendo que se establecieran responsabilidades, llegando hasta el fondo del asunto; pero, no fue así.

Ya no digamos el propio Siboldi, quien, si bien es cierto que se "deslindó" en redes

Por Eduardo Brizio Carter sociales de las "acusaciones", no lo hizo, para mi gusto, con la vehemencia y la indignación que el caso ameritaba, echándole leña al fuego.

> Del proceder de algunos "periodistas", ya ni hablamos. Tal parece que algunos de ellos han borrado la palabra ética de su diccionario.

> Me parecen lamentables los acontecimientos que culminaron con la no contratación de Robert Dante Siboldi como timonel de los Tigres. Por dónde usted lo quiera ver, solamente hay un perdedor y ese es el futbol mexicano.

> En lo personal, tengo en buen concepto a Robert Dante, con quien incluso tuve el gusto de compartir la cancha y siempre su conducta fue tanto profesional como educada.

> > En la vida pasa como con las piñatas en las fiestas infantiles: "Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y ... tu tiempo se acabó".

A lo que me refiero es que, creo que Siboldi debe de reflexionar sobre la manera en que se relaciona con los equipos que dirige, porque no es la

primera vez que sale de una institución en medio de rumores, dimes y diretes.

Cuando salió de Santos la directiva publicó que "había roto de manera irreparable los códigos de ética". De Veracruz partió porque "no tuvo respuesta de los jugadores y prefirió dar un paso de costado".

De Cruz Azul, renunció luego de que Pumas le sacara un 4 a cero en el juego de vuelta y el presidente del club, Víctor Velázquez, lo cuestionara, a lo que respondió: "No puedo permitir que se dude la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores".

Mal, muy mal todos los involucrados. Tal parece que la gran familia del balompié mexicano está decidida a desacreditar a nuestro querido deporte a toda costa, hasta conseguir ... "matar a la gallina de los huevos de oro".



Foto: Cuartoscuro



Foto: X / @damaris7aguirre

# **DAMARIS AGUIRRE Y UN** BRONCE OLÍMPICO QUE LLEGÓ A SUS MANOS 9 AÑOS DESPUÉS

Por Redacción / El Independiente

a medalla de Oro obtenida por Soraya Jiménez durante los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 marcó un antes y un después en la Halterofilia para nuestro país ya que a partir de ese momento el gobierno destinó más recursos a la disciplina y eso conlleva a que más atletas surgieran en busca de emular lo hecho por Jiménez en Australia.

En ese contexto apareció Damaris Aguirre, oriunda de Chihuahua quien tras el retiro de Soraya tomó la estafeta como la principal exponente del levantamiento de pesas en nuestro país. Aguirre tuvo su cita con la historia durante la edición de Beijing 2008, llegando en el mejor momento de su carrera y con la experiencia de haber participado en Atenas 2004.

El 15 de agosto Aguirre participó en la categoría de 75 kilogramos y terminó la competencia levantando un total de 245, superando la marca lograda por Soraya Jiménez ocho años atrás y que le valieron el Oro olímpico en la categoría de 58 kilogramos.

Sin embargo, pese a entregar la mejor actuación de su carrera Damaris vio como las competidoras Cao Lei de China, Ala Vazhenina de Kazajstán y Nadezhda Yevstiujina de Rusia subieron al pódium de triunfadoras colgándose las medallas de Oro, Plata y Bronce respectivamente, mientras que Aguirre quedó relegada hasta la sexta posición.

Con 31 años de edad Damaris ya no alcanzó a cumplir otro ciclo olímpico y se retiró de la Halterofilia, sin embargo años más tarde el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) descubrieron tras una larga investigación que tres competidoras que participaron en la prueba de 75 kilogramos durante la edición de Beijing 2008 usaron sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento durante la prueba, lo que derivó en sus respectivas descalificaciones, las atletas que infringieron el reglamento fueron la Campeona Olímpica Cao Lei, la rusa Yevstiujina quien originalmente ganó la presea de Bronce así como Iryna Kulesha de Bielorrusia a quien hacer trampa no le alcanzó para superar la cuarta posición.

Las competidoras de China y Rusia fueron despojadas de sus medallas, siendo beneficiada la kazaja Vazhenina quien cambió su medalla de Plata por el Oro olímpico, la española Lidia Valentín quien concluyó en la quinta posición subió al segundo lugar siendo acreedora a la medalla de plata, mientras que la mexicana Damaris Aguirre brincó de la sexta a la tercera posición colgándose así la medalla de Bronce, misma que recibió hasta el 7 de diciembre del 2017.

Si bien Damaris fue privada de celebrar la obtención de su medalla olímpica 9 años atrás, el Bronce de Beijing 2008 redondeó una carrera en la que también obtuvo una presea de Plata durante los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007.



Foto: X / @damaris7aguirre

Parece que la gran familia del balompié está decidida a..."matar

a la gallina de los huevos de oro"

Por Eduardo Brizio / Sólo para conocedores ► 23

## LA JOROBA: UNA COLUMNA DE VÉRTEBRAS PUNZANTES



Por Addis Tuñón\*

Hola a mis luminosos reflectores (reflexivos lectores)!, yo ya no sé qué pensar, qué sentir, qué opinar, como dicen en mi pueblo: ya me encloché con Ángela Aguilar. Primero, me dio pena y dije que era una opresión y una sumisión monumental que la vida íntima de una joven pueda perjudicar el linaje de toda una dinastía.

Yo deseaba con todo el corazón verla deschongarse, hacer toples en alguna playa paradisiaca, mientras un galán patón la tomaba de la cintura y le pintaban dedo a todos los NOS que criticaran su plenitud sin ataduras.

Pues me di un balazo en el pie amigos, resulta que en efecto Ángela se nos emanci-

## PUES RESULTÓ QUE ÁNGELA Y NODAL, SÍ TIENEN APASIONADOS ENCUENTROS

pó, se liberó del yugo y todo, pero no como yo me lo imaginé. ¡Me cae que la vida es la guionista más canija!

Si es que Ángela está haciendo la "Britney señal" a todos lo que no soportamos su relación con Nodal, pues yo acepto lo que me toca. Hacen bonita pareja, y los dos se ven muy bien, como cantaría el Buki... nomás que Cazzu es la piedra en el zapato de esta felicidad.

Y me atrevo a decir que es una tragedia que una bebita de solo nueve meses de vida pierda a su papá en brazos de quien en su momento se autoproclamó su "tía". La pequeña Inti ha pasado solo tiempo con mamá, por las fotos que la misma Cazzu ha publicado todo parece estar bien. Con los años ella verá todo este escándalo como parte de su historia de vida. ¡Qué triste!

Y es que nada nos da gusto, los mismos que atacaban a Ángela cuando el papá con compromiso era Nodal, ¡ahora se van contra Cazzu porque salió a un bar a olvidar por un rato la presión y zaz!

Como si por ser mamá no pudiera encargar unas horas a "la bendi" o sea, la bendición, ¡¡¡por Dios!!!

¡Así es como mis buenos deseos toman otra dirección, ahora sueño con ver a Cazzu maternando feliz, viendo crecer a la bella Inti y saliendo sin culpa alguna con uno o varios valedores que le den hasta para llevar... alegrías, jeje!

Y que Nodal pague lo correspondiente y de acuerdo con la ley también se flete con "la bendi" y la atienda y la procure, y no nomás ande por la vida como si no tuviera un compromiso de convivencia y crianza con esa bebita.

Pues me di un balazo en el pie amigos, resulta que en efecto Ángela se nos emancipó, se liberó del yugo y todo...o sea, Ángela y Nodal viven sus apasionados encuentros y sonríen enamorados nos parezca o no

Bien dicen: "ten cuidado con lo que deseas" por eso pido sin expectativas, si apenas y puedo sobrellevar mi vida día a día, ya me veo reclamándole a tata chisme cada devenir escandaloso de los famosos, ¡nooo pes no! Así cómo #%"&("=(/%" se puede!

¿Qué va a suceder? No lo sabemos, quién quita y tenemos frente a nosotros a la pareja que durará feliz y amorosa el resto de su vida. Por si las dudas, yo le voy bajando tres rayitas a mi soponcio y hago lo que el suegro, me resigno y fluyo con la decisión de otros que no soy yo.

Creo que ahí está el detalle, diría Cantinflas, estamos demasiado involucrados en una historia que no protagonizamos nosotros, ni conformamos el reparto, de milagro andamos de público porque ni hemos pagado el boleto.

O sea, Ángela y Nodal viven sus apasionados encuentros y sonríen enamorados nos parezca o no. Lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros es voltear a nuestra relación, preguntarnos si somos felices, si quien está con nosotros es feliz.

Si las "amistades" a quienes recibimos en casa y en nuestras vidas realmente se alegran con nuestra felicidad.

Claro que criticamos, pero odiamos la crítica. Claro que señalamos, pero que nadie se meta en nuestras decisiones. Por fortuna los famosos son ellos, los criticones nosotros. Tiempo al tiempo.

Amigos disfruten su fin de semana, elijan a quien amar, a quien dejar, piénsenle bien si son amigos(as) verdaderos. Siempre podemos vernos interpretando todos los papeles de la obra. La diferencia es que nuestros pecados y nuestras penas, no salen en la TVNotas .

Y famosos...¡ándense derechitos que solo "La Joroba" les estira los huesitos!

@Addisperiodista XTunonaddis en instagram



Foto: IG / @angela\_aguilar\_

EL

INDEPENDIENTE TV











